



## CEDADE

Presidente y Director: PEDRO VARELA Secretario Nacional: PEDRO PONT

BARCELONA: Local Social, redacción ,Talleres y Administración. c/Seneca 12 bjos. Ap de Correos 14.010 - Barcelona

MADRID: Ap de Correos 14.225. Local c/ Francisco Silvela 45,7 D

AIX EN PROVENCE: Boite Postal 361 France.

QUITO: P.O.Box 7018. ECUADOR

LA PAZ: Casilla Correo 3743. BOLIVIA

BUENOS AIRES: Poste Restante, Sucursal 26. ARGENTINA.

POSADAS-MISIONES: Casilla 279, Codigo 3.000. ARGENTINA

ALICANTE: Ap de Correos 630. Local c/Fernando 34.

ALMERIA: Ap de Correos 64, succursal 1

ALBACETE: Ap de Correos 467.

CADIZ: M Delgado, Alcala del Valle c/ Jose Antonio 37.

CARTAGENA: Ap de Correos 399. Murcia

CEUTA: Ap de Correos 370.

CREVILLENTE, Alicante, Ap de C 131.

CASTRO URDIALES. Santander, Ap de C 33

CORDOBA: Ap de Correos 505.

GRANADA: Ap de Correos 523. Local c/ Obispo Hurtado 12.

JAEN: Ap de C 272.

MALLORCA: Ap de Correos 1327.

MENORCA, Mahon: Ap de Correos 291.

MURCIA: Ap de Correos 817.

MALAGA: Ap de Correos 497.

LA CUESTA . Tenerife: Ap de Correos 143

LEON ;Ap de Correos 402. Local c/ Jose Antonio 25, -1-C

LUGO: Ap de Correos 273.

OVIEDO: Ap de Correos 833

PAMPLONA: Ap de Correos 454.

SALAMANCA: Ap de Correos 582.

SANTANDER: Ap de Correos 2127.

SABADELL. Barcelona. Ap de C 1051

Local: c/ Sta Magdalena 2. Barcelona



## CARTAS A





Nosotros los judíos dominamos el mundo, movemos los hilos de la política internacional, y por mucha propaganda que intenteis hacer contra la nuestra todo es inutil.

Los más importantes grupos financieros del mundo, las agencias de información y la mayoría de los medios de comunicación estan controlados por nosotros,

... y vosotros pobres fascistas desgraciados a soñar con tiempos pasados que podeis estar seguros que no volveran.

A fastidiaros pues, que almenos serviis para darnos mucha risa.

Comunidad Judía Salomón Holocausto es mentira, pero la gente se lo cree!

Nota: Este anonimo que hemos recibido es el único de los muchos que se nos han enviado que es inteligente. Tenemos comprobante de que este anónimo nos fue enviado

TOLEDO: Ap de C 165.

VALLADOLID: Ap de Correos 846.

VALENCIA: Ap de Correos 9043.

SEVILLA: Ap de Correos 21.

ZARAGOZA: Ap de Correos 3122.

TARRAGONA: Ap de Correos 271.

Delegaciones Pendientes de apartado: - Pontevedra - La Coruña - San Fernando

Edita e imprime: CEDADE
Registro Provincial de Asociaciones, Sección 1a, numero 163, Barcelona.
Registro Provincial de Asociaciones, numero 1681. Madrid.
Registro Provincial Asociaciones numero 7279. Expediente 362, Santander

Deposito Legal : B-41146 / 69

CONTACTOS CON CEDADE: Tf 2285212 Barcelona



viasteis y que es excelente. Estamos unidos en el mismo combate por una Europa de las etnias unida,

Es por eso que el Partido Popular Socialista de Walonia que acaba de crearse desea tener las mejores relaciones con vosotros. Los calificativos que a nuestro partido se le pueden dar mejor serían los de socialista, racista y eu-

Unidos en un mismo combate, saludos nacionalrevolucionarios.

P.P.S.W. - Bélgica



## Camaradas:

Acabo de recibir el número 85 del boletín de Cedade, lo que ha sido para nosotros una gran alegría. Es magnífico tener vuestras noticias en estos momentos de extrema dificultad aquí en Grecia, unidos en la batalla por una Europa nacionalsocialista.

En España me parece que la situación es mejor que en Grecia. Grecia hace lo que el comunismo dice, nadie tiene esperanzas en el futuro aquí. Nuestro movimiento ("4 de Agosto") fue declarado ilegal y casi todos nosotros somos amenudo molestados por la policía, encarcelados sin razón ninguna. Algunos de nuestros antigüos jefes, como Goros traicionaron nuestra causa mientras que los verdaderos nacional socialistas como Kalentis son encarcelados por 15 años. Por eso nos alegra ver que la lucha en España sigue.

Cedade triunfará!. J. Y. - Movimiento 4 de Agosto. Grecia



Camaradas españoles:

Saludos desde America!.

El domingo 24 de Junio el PNSA organizó un miting en Parma, Ohio, que es un suburbio de Cleveland. Cerca de una veintena de camaradas nos reunimos en un hotel local para organizar la acción que era por la tarde en un

Asistieron unas 250 personas y unos treinta comunistas y judios que nos atacaron . Nos sorprendió que no hubiera policía como de costumbre para evitar los enfrentamientos, sin embargo no había policía. Afortunadamente llevábamos escudos y la pelea se generalizo resultando herido un judio de una piedra que tuvo que ser evacuado por una ambulancia, Nuestro lider ordenó desplazarnos a una colina donde pudimos defendernos mejor de los ataques. De pronto oimos sirenas de la policía, los judíos y comunistas desaparecieron. El capitán de la policía nos informó que nuestro miting estaba prohibido y debíamos irnos sin poder hablar. Para evitar ser detenidos y dar ejemplo de disciplina obedecimos, pero avisando que el PNSA llevaría este asunto a los tribunales para defender el derecho de expresión como ya hicimos en Skokie. Volvimos al hotel creyendo que los actos habrían acabado, pero solo habían empezado.

Cuando volvimos al hotel nuestro lider nos habló explicando que el miting había sido un éxito pese a todo dado que habíamos conseguido una gran publicidad en la prensa y en Parma podríamos en breve dar otro miting con mucha más asistencia. De pronto alguien gritó "Estan allí!". Varios miembros judíos de la Liga de Defensa Judía invadieron en Hotel. Los judíos venían armados de palos y barras así como de un spray que usaban como lanzallamas, pero logramos rechazarlos tirándoles todo lo que encontramos a mano. Un judío fue abrasado por café ardiendo. Les hicimos huir pero en su retirada incendiaron un coche de un camarada y efectuaron destrozos en el hotel . La policía llegó tarde como de

continuaremos nuestra lucha por nuestros derechos de expresión en Parma y nuestros enemigos no nos cogerán otra vez de sorpresa. No lograran paramos y al final venceremos!.

Nuestro apoyo a los camaradas españoles.

Heil Hitler!

David Canaday, USA



MANFRED ROEDER

Estimados amigos:

El gobierno federal y la justicia tienen un cargo de conciencia y quieren esconder sus actos indecorosos. Ellos no dejaron que se publicara el fallo y el castigo que me impusieron por e Reichstag de Flensburg. Intentan apresarme en el anonimato de la noche. No esas no son las reglas de juego que aceptaré. El fallo que se dictó en nombre del pueblo debe por lo menos hacerse público, saberse que un padre de 6 niños hay que encarcelarlo porque pidió la reunificación y el derecho a autogobernarse de Alemania, Mi solicitud la hice en nombre de todo el pueblo alemán, de forma que el fallo deb darse a conocer a todo el pueblo y justificarlo, justificar el porqué no se puede pedir la reunificación del Reich alemán.

Yo les deseo responder a través de la TV v probar a los tribunales que han faltado a la justicia. Yo quiero defenderme ante el pueblo . Pero no pienso conversar ni una palabra a puertas cerradas con los individuos que favorecen la política de ocupación y son instrumentos de ella. Son demasiado cobardes para justificar el fallo ante el pueblo. Uno de los principales agitadores de la Emisora de Hessen, Udo Manz, me dijo :"Sr Roeder, no podemos dejarle hablar en público, su verdad es demasiado peligrosa".

No, no somos nosotros los que debemos escondernos, sino los delincuentes administrativos judíos, que en número cada día mayor se retiran a Israel a

disfrutar el dinero obtenido ilegalmente en Europa, no pudiendo ser perseguidos allí. El último ejemplo fue el Sr. Fritz Haase, del Banco de crédito de Pfalz.

Sinceramente a todos

Manfred Roeder

Esta carta del camarada exilado Roeder es una demostración palpable del grado de dictadura democrática que sufre el pueblo alemán, ocupado y tiranizado tras más de 40 años.



## NUEVO LOCAL EN LEON

El pasado día 25 de Agosto fue inaguarada la nueva sede de CEDADE en Leon, situada en la Avenida Jose Antonio Primo de Rivera n. 25-1 centro, dejando la anterior sede en c/ Anforas como Almacen, La asistencia a la inaguración fue notable, con cerca de 80 personas. Al finalizar el acto el delegado pronunció un discurso en el que agradeció la asistencia a los camaradas e invitados, dando a conocer el programa a seguir en los futuros meses.

La Delegación de León está demostrando palpablemente una gran actividad partiendo de unos medios mínimos. Que nos sirva de ejemplo a todos.

## PRENSA DE CEDADE

Han aparecido estos meses los números cero de "Orden Negro" y "Fascio" por las delegaciones de Cedade en Zaragoza y Almería respectivamente.

No es la meta sino el inicio de una esfuerzo pocas veces conocido por formarse y difundir nuestra lucha, un esfuerzo de muy pocos con una gran voluntad de victoria.

## REVOLUCION NACIONAL

Acaba de salir el nuevo numero de la publicación de Cedade Valencia "Revolución Nacional". Todos los camaradas de Levante deben suscribirse a esta revista perfectamente impresa , escribiendo al Ap. de C. 9043, Valencia.

costumbre.

## 3111111

13 de octubre ~ 1979

## FILM

Un nuevo Día Nacional de CEDADE, el Sexto, ha tenido lugar. Esta nota escueta podría parecer una parca información a insertar en nuestras líneas. Quizá para algunos de nuestros asiduos lectores sea así. Pero para aquellos que durante una jornada inolvidable unimos nuestro espíritu en perfecta camaradería, es más que un dato frío y mecanografiado.

Definió, Hitler, magistralmente en su día, el significado de un encuentro de camaradería: "...el sexto Día del Partido está llegando a su fin. Ha sido para los que permanecen fuera de nuestras filas un inmenso drama de poder político, pero ha sido infinitamente más importante para los luchadores: el gran encuentro personal

y espiritual de los viejos luchadores y camaradas de combate..." Efectivamente, "el gran encuentro espiritual". Venidos de dispares puntos, nos sentimos hermanados en absoluta comunión de

ideales y deseos.

Ha pasado ya la hora de los discursos, las alocuciones, los juramentos de fidelidad, la formación... han transcurrido días desde el saludo fugaz, la charla rápida, la organización nerviosa, algo improvisada pero perfecta, la despedida, el saludo brazo en alto, que simboliza, un "hasta luego". Volvemos cansados físicamente, pero enaltecidos moralmente a nuestros puntos de partida. Son largos viajes los que tenemos que realizar, pero valen la pena.

Un Día Nacional es siempre una jornada bella. Este año, entre los ancestrales robles cántabros, hemos sentido el recogimiento religioso en la hora de la ceremonia. Siempre escogemos para su celebración un paraje natural, prefiriéndolo a un lugar cerrado o una sala, por muy bien acondicionada que esta estuviera. Debemos decir, que un extraordinario buen tiempo, nos ha acompañado durante toda la jornada, despejando cualquier atisbo de llovizna.

La asistencia a un Día Nacional es muy importante. Y la sensa-

ción que sobreviene tras su asistencia es gratificante. Me comentaba el camarada Varela, la necesidad de incitar a todos nuestros camaradas y simpatizantes, a asistir a los Días Nacionales. Por medio de la edición de carteles y por medio de una propaganda cautivadora que les atraiga a esta jornada. Y efectivamente, tiene razón. La sensación de alegría por el encuentro, de respeto al ceremonial, de contenido formativo e ideológico en charlas y alocuciones, contagian al asistente, haciéndole de forma práctica y sin intermediarios, un conocedor de la veraz personalidad de CEDADE

El VI Día Nacional de CEDADE, celebrado en Cantabria, gracias al esfuerzo y dedicación de la delegación Santanderina, ha servido para subrayar una vez más la palabra que lo calificaba, VOLUNTAD. De seguir adelante, de no dejarse vencer por la triste rutina diaria de un mundo en baja, de reafirmarse día a día, como participante en esta comunidad de ideales como es CEDADE. Respirar en todo momento de aquel aroma recio y duro del que los ancestrales robles cántabros nos ungieron en el inolvidable VI Día Nacional de CEDADE.

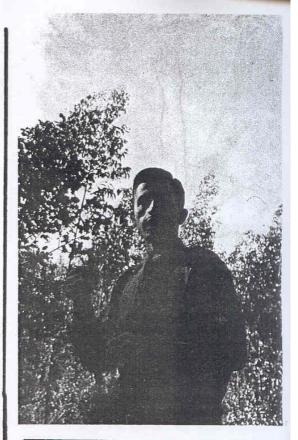

Pedro Varela, Presidente de CEDA-DE, hablando ante los camaradas en el Dia Nacional. Su ejemplo y sus palabras son un mandato permanente de militancia.

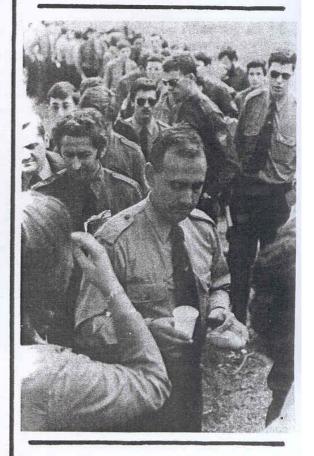

Los camaradas regogen algo para comer tras el Juramento de lo nuevos camaradas. El espíritu de camaradería fue total.





El dia 13 de Octubre tuvo lugar en VI Dia Nacional de CE-DADE entre los hermosos bosques cántabros. La concentración se efectuó a primeras horas de la mañana, empezando los actos con la inaguración a cargo del Secretario Nacional Pedro Pont con las siguientes palabras:

"Camaradas: antes que nada agradeceros vuestra presencia y saludaros por ello, lamentando la ausencia de aquellos que no han podido venir por cualquier causa. El significado de un Dia Nacional es bien evidente. Un Dia Nacional es una jornada no ya necesaria sino indispensable. Una jornada de hermandad. Quiero sobretodo mencionar la actividad organizativa de la delegación cántabra que se ha preocupado de que este Dia Nacional salga bien. Por el momento lo estamos consiguiendo, esperemos que es día termine con igual ventura....".

Prosiguió comentando los diversos aspectos de CEDADE, tales como el de sus objetivos: "Quisiera dar una idea esquemática de que es lo que queremos y pretendemos como organización. Somos defensores del NacionalSocialismo como idea superior, defensa racial y biologicamente indispensable, idea socialista avanzada, elevación espiritual del hombre, como definición política de la unidad europea, la creación de un Estado Artistico que ayude y potencie esta elevación humana". ... "el grave problema es la represión contra el nacionalsocialismo que coarta su desarrollo teórico y práctico..".

Prosiguió diciendo que CEDADE no es un partido político por lo tanto no tiene ningún programa a medio plazo sobre la subida al poder: "¿Cual es entonces nuestra misión?. Estamos por la creación de una nueva ideología en torno al valiosísimo ejemplo histórico del NS, edición y propagar esta ideología y este ejemplo histórico y los personajes que lo hicieron posible, revistas y boletines con idéntica pretensión como hace el boletín de CEDADE, denuncia constante de personas o grupos de nefasta actividad, como banca y sionismo y de partidos y sistemas de naturaleza negativa y egoista como el marxismo o capitalismo, es decir de lucha contra el Sistema.

Estudio ,análisis y propagación de estos postulados. Engrandecimiento de la organización a base de proselitismo personal . Nuestro campo de trabajo es todo el mundo blanco. Como conclusión de este muestrario sacaríamos que pretendemos la búsqueda de medios de propagación lo más prácticos posibles".

Acabó el Secretario General su presentación así: "La nueva junta que empezó su actividad el año pasado necesita rodaje y experiencia...Que este Dia Nacional sirva para reafirmar nuestra voluntad de seguir adelante, que sirva para hacer penetrar en las filas de nuestra organización esta palabra tan importante para nosotros: Voluntad!. Queda inagurado el VI Dia Nacional de CEDADE de la Voluntad. ¡Arriba Europa!"

Acto seguido el camarada Eduardo Peralta, de la Delegación de Cedade-Santander dió la bienvenida a los presentes: "Ante todo daros la bienvenida. En Santander han ocurrido una serie de problemas como el atentado contra un cine en el que se nos ha querido involucrar. Todo esto ha servido como excusa a las autoridades para prohibirnos este Dia Nacional y hemos tenido que cambiar a última hora de lugar . El significado de celebrar aquí el Dia Nacional podemos encontrarlo en que en Cantabria existe una tradición céltica muy enraizada. Tradición que entronca con nuetros ideales y debemos potenciar.... Hemos desarrollado una importante actividad en el sentir regional y ahora estamos viendo los resultados... El significado de estar hoy entre estos robles centenarios y bajo este muérdago es intentar entroncar con las actividades religiosas de nuestros antepasados célticos...CEDADE ha conseguido que se le conozca en público en Santander. Hemos tenido facilidades en la prensa y ello nos ha servido de mucho. Esperamos que todo esto repercuta en beneficio de Cedade. Gracias."

El camarada Victor del Partido NacionalSocialista de Chile leyó seguidamente unas palabras de adhesión , diciendo entre otras cosas: 'Instamos a CEDADE a proseguir más que nunca su lucha por la salvación anímica y espiritual de las juventudes españolas y europeas, porque de su salvación depende el futuro de las nuevas generaciones en Occidente. Camaradas , adelante!, por nuestra cultura, por nuestra Raza, hasta la victoria , por una Federación de Estados socia-

listas-racistas europeos. ¡Arriba Europa!".

El Delegado de Aix en Provence ,camarada Alain Reynier, leyó un mensaje de la situación y explicó el significado ideológico y práctico de su delegación. Extraemos los siguientes párrafos: "Amigos y camaradas, por primera vez un delegado francés viene a unir su juramento al vuestro. El tema escogido para este Día Nacional de CEDADE, si es común para todos, me parece más conveniente aun para nuestro trabajo en Francia. Varias décadas de legislación represiva, numerosas y deplorables costumbres adoptadas por

nuestros propios camaradas, un contexto político menos propicio a la libertad de expresión , hacen que las corrientes nacionalrevolucionarias y nacionalsocialistas hayan caido muy bajo .... Desde hace varios años , poco a poco , he intentado reconstruir un núcleo seguro. Estamos preparados ya para realizar y difundir un periódico de formación . Por esto este Dia Nacional de la Voluntad me parece particularmente importante.

Tras las palabras del delegado en Aix se dejó paso a los juramentos y entra as de carnet. Una vez efectuados tomó la palabra el Presidente de CEDADE, Pedro Varela del que

reproducimos estas frases:

"Camaradas. Una vez más, los viejos, los nuevos y los futuros militantes de CEDADE, venidos de todas las delegaciones nos hallamos reunidos para celebrar el VI Día Nacional de la Voluntad.

Este es el importante día del año en que cada camarada debe poner todos sus esfuerzos para la asistencia y poder sorber del ánimo de todos más energías, mayores ánimos, mejor espíritu de lucha, trabajo y sacrificio, de voluntad, en una palabra, para poder continuar la actividad dura y difícil que nos hemos impuesto y que se presenta cada vez menos grata desde un punto de vista personal...

...El motor de un automovil no puede funcionar sin gasolina. Del mismo modo, nuestra gran idea, y los camaradas que forman entre sus predicadores, no pueden funcionar sin voluntad. Y la voluntad, a diferencia de la gasolina, no puede comprarse. Hay que trabajarla, forjarla, endurecerla; aún más ahora, en que nuestra raza se hallea en el momento de mayor crísis de su historia. Es el momento de imponerse n exgirse mucho a sí mismo antes de pedir un poco a los demás.

Sería fantástico que no fuera así, pero seis días nacionales, dos campamentos nacionales y una entrega de carnets en los primeros tiempos, inspiran en nosotros, cada nuevo año, el temor de que entre los nuevos militantes, incluídos los que hoy ingresais o incluso jurais como miembros de la SD, no sepan encontar la línea recta a seguir tras los primeros momentos de trabajo y lucha. La tarea a la que ahora os encomendais, es dura, muy, dura, mucho más de lo que ninguno se imagina, si verdaderamente quiere cumplirla como es debido. Todos, vosotros, los viejos camaradas y los nuevos, formamos parte de una sociedad que no nos gusta, que combatimos y que al final cambiaremos. Todos haceis vuestro trabajo de especialistas, técnicos, obreros, patronos, todos formais parte del actual sistema. Y dentro del mismo, ya sois conscientes, y la experiencia nos lo demuestra, que lo más facil es dejarse llevar por las preocupaciones temporales, por los compromisos familiares, sociales, etc, por la forma de vida que el mundo actual impone y al que todos nos vemos arrastrados.

Conforme pasan los meses y años, cada camarada tiene su momento de debilidad en el que se hace la misma pregunta. ¿Vale la pensa seguir luchando?. A veces incluso llegan a arrepentirse de no haber escogido el camino ancho, tranquilo y fácil de la seguridad y la felicidad personal, familiar y social. Ahora, hoy, os habeis inclinado por el escabroso camino, por la dificil y estrecha sima, cerrada y angosta por la que debemos subir y seguir. Tan sólo la luz al final, nos invita a seguir. Pero muchos, se dejan arrastrr por la duda y la rendición...

...Tan sólo si os dedicais con plena voluntad, con alegría y entusiasmo, conseguireis la fuerza interior necesaria para seguir luchando y contaros, entre los que finalmente, el día en que asomemos al brillo de aquella luz que ahora vemos de lejos, podreis disfrutar del nuevo orden...

...Al comprometeros hoy, a ser a partir de ahora portadores de la gran idea, debeis ser la antorcha, la palabra y el reactivo que ponga en marcha a los demás. Por eso no podemos permitirnos el lujo de abatirnos, de descansar, de bajar la guardia por un momento... ...A partir de ahora muchos habeis cubierto los nuecos que otros han dejado al caer en la casi imposible lucha contra un colosal enemigo. A partir de ahora las miradas del mundo y la historia se dirigirán a vosotros, cuando, ya desaparecidos todos los que nos podían dejar el mensaje de los caídos en 1945, sólo quedaremos nosotros para contestar a un mundo que nos mira con una gran interrogante. A partir de ahora habeis adquirido una responsabilidad gigantesca, y su dureza no podreís evitarla esquivando las cargas que se os vendrán encima. Otros muchos, antes que vosotros, se han rendido, pero muchos más han vencido sobre su yo.

No debemos despreciar ni combatir al enemigo mientras no debamos defendernos, Debemos enseñarle el camino a seguir, le hemos de exponer el único y verdadero problema,

y conducir a los que esten dispuestos a seguirnos.

Todo lo dicho se condensa en una palabra: VOLUNTAD. Nietzsche habla de ella al decir: "Si algo indestructible, insepultable hay en mí, algo que haga saltar a las rocas, se llama mi voluntad". Hitler hizo de ella su máxima en la vida concretándolo en un lema férreo (10,2,33): "Nunca, nunca abandonaré mi deber", y ya cuando durante la I Guerra Mundial como simple soldado, llevaba en su macuto "El mundo como voluntad y representación" de Schopenhauer, que habla de la voluntad como "la única fuerza inagotable".

Catorce años de la historia de CEDADE son un segundo en la historia de Europa. Nuestra propia vida al servicio de la idea es un grano de arena en la historia colosal de la fantástica historia que está por escribir. Sólo podremos convertir este grano de arena en una gigantesca roca infranqueable

si nos quemamos en base a ello.

Cuando aquellos que nos quieren, nos advierten que debemos quedarnos en puerto seguro, pue el rumbo que tomamos está en plena tormenta. Debemos contestar, que ante todo, es necesario partir, no que vivamos. Debemos hacerlo, pues hagamos. No importa ahora demasiado si tendremos gloria, fama y honores, si el futuro reconocerá nuestro sacrificio. Simplemente, esto es lo que debemos hacer. Y si todo lo que sabemos y podemos hacer es poco, ya es bastante hacerlo. Al fin y al cabo es nuestro papel —como decía Calderón— en el Gran Teatro del Mundo y poco importa que sea un papel lúcido o desagradable, bello o no, de rico o de pobre. Lo importante es hacer bien nuestro papel. Y debemos estar orgullosos del que nos ha sido dado: guias de nuestra raza en la historia...

...Tal como están las cosas, no debemos confiar demasiado en que la providencia arreglará nuestros problemas sin esforzarnos. Pero, sí que se confía en que nosotros les ayudaremos a poner orden y alegría en el mundo, y así debe-

mos hacerlo.

Debemos pensar, meditar, filosofar, escribir, leer; pero ante todo y sobre todo, constante y eternamente, siempre y en todo momento: trabajar, esforzarnos, luchar. Para ello hace falta una gigantesca voluntad de lucha, que es el bien más preciado en el hombre. Por inmensas que sean las fuerzas materiales, por gigantescos los medios que se nos oponen; estos no valen ni ínfimamente, lo que la fuerza de voluntad que pueden llegar a forjar los luchadores. Todo nuestro progreso material, político y humano, no son sino fiel reflejo de la voluntad de los que luchan...

...La prueba más importante y clara de la importancia que la VOLUNTAD ha tenido, tiene y tendrá para CEDA-DE, es que gracias a ella, CEDADE existe, y por muy pocos que hayan podido quedar en los momentos de crisis, la voluntad de pocos, muy pocos, a veces de uno sólo, en todo momento y pese a todo ha hecho que siempre exista una

base solida sobre la que seguir construyendo.

Muchos son los grupos y organizaciones de camaradas que han desaparecido, desgraciadamente, en todo el mundo. Muchas las iniciativas que han acabado en via muerta y poquísimas han llegado a cuajar. Porque en el momento decisivo, duro, de dificultad, ha faltado el gran principio: VOLUNTAD, y que nos empuja a nosotros a un principio que ya hemos hecho nuestro: existencia pese a todo.

La responsabilidad, la constancia, la paciencia

han sido junto a la voluntad, las premisas que han deter-

minado nuestra vida y nuestra existencia...

...La energía de la voluntad es el hombre mismo. Todo lo que pueda querer, ser o conseguir; obtendrá y será sólo mediante su voluntad. Los Normandos basaban en un principio tan tosco como su forma de actuar, pero no por ello menos claro, su concepción del mundo: "Si no encuentro el camino, me haré uno"...

...Los locales, las máquinas, las publicaciones, las armas de lucha ideológica y política pueden reemplazarse por otras nuevas. Los hombres no. La sangre se hereda, pero la

virtud debe conseguirse.

Es tarde para borrarnos del mapa. No han podido con Rudolf Hess, no pueden con el camarada Manfred Roeder, que perseguido, lucha desde cualquier parte, y no podrán con nosotros; porque la voluntad decidida del creador de la idea, al caer en 1945, ha sido el mejor alimento de las nuevas voluntades.

Es tarde para ellos. La gran voluntad del ideal, arraigado en los cientos de almas que ya han iniciado la lucha por la redención del gran hombre y su idea en el mundo entero está en marcha, y a partir de ahora, también vosotros la representais.

...Todo en el mundo es voluntad. Es voluntad Lindbergh navegando tres dias y noches en su aparato monomotor para atravesar el Atlántico, es voluntad pura Hess, que está enarbolando la bandera con que Hitler le envió a Inglaterra

desde hace ahora casi 50 años...

...Todos lo habeis pasado más o menos mal. Habeis viajado mucho y habeis comido de forma austera y dormido poco. ¿Y qué?. Podemos tener frío y añorar el hogar. ¿Y qué?. ¿Qué nos importa?. Para eso estamos aquí. Para demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que estamos vivos, fuertes, arrogantes, que tenemos voluntad y ganas de luchar, que no importa el viento, el frio y el cansancio mientras las formaciones continuen en pie. Hoy hemos vuelto a demostrar que CEDADE sigue fielmente, imperturbablemente, a los que forjaron la Idea. En muchos puntos hemos ayudado a mejorarla. Y debemos ponerla en práctica entre nosotros para poder en el futuro tener el deber y el derecho de ponerla también en práctica para toda la comunidad.

Mañana volvereis a vuestas ciudades y pueblos, mañana estareis otra vez cenados y dormidos. Lo difícil, mañana, lo triste mañana, será sabernos comodos y conscientes de lo sumamente duro que resulta en la sociedad judía probarnos a nosotros mismos, hacer luchar a nuestro cuerpo para forjar nuestro espíritu; ese espíritu que mañana, antes o después, pero con toda seguridad, vencerá".

Como colofón en la serie de parlamentos el camarada Joaquin Carrero dió un amplio informe sobre las actividades de CEDADE en sus delegaciones y relaciones internacionales y las prespectivas de creación de nuevos focos de Cedade en el crbe:

"Quisiera comentar la idea de lo que pretendemos que sea CEDADE en el exterior: puede parecer ridículo que se formen delegaciones en lugares tan apartados como pueda ser América del Sur, Nueva Zelanda o Austrlia, porque ¿que pueden significar tres o cuatro personas que empiecen alli para los enemigos que tenemos?. Nuestra idea no es tomar el poder en Bolivia o Ecuador ni el Canadá. Se trata de catalizar, de dar un ejemplo a esta derecha que existe en todos los paises, porque al Sistema le interesa que exista. Las derechas e izquierdas son obras de un mismo patron que obedecen a unas mismas personas. Queremos pues allí ser ejemplo de estas cosas que conocemos tan bien como el estilo, una ideología pura, todo esto de lo que nos ha hablado el camarada Varela anteriromente, Sabemos que empezamos con personas en lugares apartados, con las que aveces una carta tarda más de tres meses o el envio de material es costosísimo. Quisiera pasar a enumerar las delegaciones actuales del exterior, porque hay muchos camaradas que no conocen su identidad y actividad actual. Ya habeis oido al camarada Alain de Cedade-Aix que ha logrado también formar un pequeño nucleo en Orange y que puede editar ya un pequeño boletín . Cedade está legalizado ya en Francia. Han tenido grandes problemas, el año pasado el delegado presente fue detenido un día antes de asistir al Dia Nacional. Este último año y gracias quizás a la labor del camarada Martinez que se encuentra en Sudamérica se han logrado contactos y delegaciones estables allí. En Argentína por ejemplo hay ya dos delegaciones, una en Posadas y otra en Buenos Aires. La delegacion bonaerense está funcionando activamente y ya ha sacado 6 números de una revista destinada a la población alemana de Buenos Aires que es bastante numerosa. Su difusión es muy aceptada y el tiraje debe ir en aumento paulatinamente, dado que incluso ha sido anunciada y propagada en revistas de los EEUU.

Los delegados Alvaro Martin y Mateo estan en plena lucha. En Bolivia contamos con E. Mejía y un nucleo de simpatizantes entre los universitarios de La Paz. En Ecuador a C. Cornejo que como pudisteis leer en el boletín fue detenido el año pasado por sus actividades antisemitas. La delegación ha tenido muchas dificultades pero ya ha reanudado sus actividades, aunque subterraneamente debido a los

problemas legales.

En Chile ya esta fundada la delegación hace escasamente un par de meses con un camarada que ya conociamos desde hace años, así como en Panamá. Por supuesto no podemo dar la delegacion a cualquiera que nos escriba, estos contactos vienen de hace años y ahora tenemos la seguridad del estilo y ética de los delegados. Hay mucha gente interesada en comenzar Cedade allí pero no podemos dar delegaciones a gente que no conozcamos a fondo. Hay gente interesada en Escocia, Inglaterra, Portugal (es de recalcar que un miembro portugues asistió al Dia Nacional de CEDADE dentro de las conversaciones de amistad y cooperación existentes entre CEDADE y los camaradas de Portugal que llevarán en breve a establecer allí un nucleo de Cedade), Italia, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda, personas que nos han pedido ser representantes de Cedade e iniciar allí un nucleo. Pero es una labor lenta el conocerlos mejor".

Seguidamente leyó unos comentarios sobre nuestro boletín y propaganda hechos por diversos grupos o personas de todo el mundo, subrayando así la calidad ideológica de nuestras publicaciones. No las inlcuiremos aquí por su

extensión".

Con este parlamento terminaron los actos del Dia Nacional a cielo abierto, efectuandose una comida en la montaña de los camaradas, que posteriormente se trasladaron a Santander para el Acto público de CEDADE que estaba previsto.





Pedro Pont, Secretario Nacional, presntó un resumen de nuestra situacion ideológica



El Delegado de Aix en Provence (France) expresa su voluntad de lucha por toda Europa.



Miembros de CEDADE se dirigen a la zona en que se ceiebró el Dia Nacional, en plena Naturaleza, rodeados de los bosques cántabros.

Por primera vez, un delegado francés viene a unir su juramento a los vuestros. Diversas ocupaciones personales programadas desde hace mucho tiempo, han sido las únicas que han impedido la presencia de un representante de una segunda delegación francesa.

El tema escogido para este Día Nacional, si es profundamente común para todos los militantes de CEDADE, me parece más particularmente conveniente para nuestro trabajo en FRANCIA.

Varias décadas de legislación restrictiva y represiva, numerosas, malas y deplorables costumbres adoptadas por numerosos amigos, un contexto político menos propicio a la libertad de expresión, hacen que la corriente Nacional Revolucionaria y Nacional Socialista hayan caído muy bajo.

Muy pocos militantes serios y formados política e intelectualmente, practicamente ningún cuadro nacional o regional libre de toda atadura con el sistema y no corrompido por el régimen, una prensa que oscila, desgraciadamente casi siempre, entre la tentación regimista y el culto imbécil y provocador por los aspectos negativos de nuestro ideal: no nos engañemos, la situación es muy grave. Grave, pero no irreversible.

Desde hace varios años, poco a poco, he intentado constituir un núcleo seguro. Desde hace muchos meses, entre unos cuantos intentamos empezar un principio de organización. En la actualidad estamos preparados para realizar y difundir un periódico y folletos de formación. Prevemos la realización de diversas manifestaciones públicas y preparamos un año 1980 rico en demostraciones y acciones varias.

Por ello, este Día Nacional de la VOLUN-TAD me parece particularmente importante. VOLUNTAD libre y publicamente manifestada de servir y de luchar, que por mi boca van a jurar los miembros franceses de CEDADE. VOLUNTAD de trabajar inteligente y eficazmente, teniendo como único objetivo la difusión de nuestros ideales y no la defensa de tal o cual interés particular. VOLUNTAD de participar activamente en la elaboración, la defensa y la ilustración de un conjunto doctrinal sólido y vigoroso como los jóvenes árboles de nuestras montañas. VOLUNTAD de no contraer ningún compromiso como ha hecho, desgraciadamente demasiado a menudo, la extrema derecha francesa. VOLUNTAD de crear, alrededor del pequeño núcleo existente hoy en día, una corriente de opinión, un movimiento poderoso, capaz de liberar a nuestros pueblos, romper sus ataduras y destruir a sus enemigos. VOLUNTAD de construir, en el albor del siglo XXI, sobre las ruinas del mundo capitalista y marxista que debemos derribar, un mundo nuevo en el que nuestros hijos, nuestras esposas, encontrarán todos su lugar, en donde, en comunión con nuestros hermanos europeos, izaremos alta la bandera de la nueva EUROPA militante y activa al servicio de nuestra raza y de nuestro suelo.

Frente al sistema actual en que la ausencia de reglas morales constituye la última moda, en que la debilidad, la tontería, el materialismo, el abandono, la traición y la dejadez constituyen las mayores cualidades, nosotros representamos la esperanza soberana, el último recurso de nuestra raza. Contra el embargo de nuestras tierras y nuestros pueblos por intereses sionistas y capitalistas, representamos la última alternativa.

Esta es, a mi parecer, la razón primordial que hace que nuestra voluntad de servir y de combatir no puede acabar en un fracaso. Nuestro compromiso no es un compromiso de algunas horas o de algunos días, para pasar el rato, es para toda nuestra existencia. Nuestra VOLUNTAD de vencer, sobrepasando los esquemas impuestos por la plutocracia, nos conducirá un día, indefectiblemente, a la victoria definitiva.



## ACTO PUBLICO EN SANTANDER

MITIN DE SANTANDER:

¿QUE SOMOS Y QUE QUEREMOS?

Coincidiendo en la fecha del Dia Nacional, a las 7 de la tarde tuvo lugar en el Paraninfo de la Magdalena de Santander un acto de presentación de CEDADE a la capital cántabra. Este acto fue masivamente anunciado la semana anterior tanto por radio o prensa como por octavillas, posters e incluso camionetas con altavoces. Agradecemos desde aquí a "Sonorizacion Nacional Fuentes" que tuvo la gentileza de ofrecer desinteresadamente su material de sonido y propaganda.

La respuesta fue la esperada y el pueblo santanderino llenó

la sala del Paraninfo .

Así mismo asistió lo más representativo de la prensa de Santander, apareciendo al día siguiente abundante información

escrita y gráfica en la prensa.

Presnetado el Acto, habló en primer lugar el camarada J. M. García ,miembro de CEDADE Cantábria , que dijo entre otras cosas: "Nuestra Asociación ha celebrado hoy su VI Dia Nacional de la Voluntad, coincidiendo con su asamblea anual... Como Uds saben Cedade es una asociación político-cultural legalmente establecida , que tiene unos fines determinados que se les van a explicar seguidamente ... ¿Porque los democratas, que son más que nosotros, naturalmente quieren borrarnos del mapa político y cultural, y no perm-

ten que expresemos nuestra voluntad? .... ".

Seguidamente habló el Delegado de Santander, E. Peralta: "camaradas y publico asistente, hemos convocado este acto por la imperiosa necesidad de aclarar, definir y subrayar nuestra ideología y nuestro estilo de vida, frecuentemente calumniados, mal interpretados, y lo que es peor, incomprendido. .... Pues bien, la misma obsesión conla que nos persiguen ilumina nuestra voluntad y afianza nuestra postura. El temor del enemigo acrecenta y da peso a nuestra lucha, pero nosotros negamos rotundamente, por principio la violencia, fruto de la pasión irracional y ciega. Lo que nosotros tenemos por ideal es la cultura genuina de Europa, de ello dan cumplido testimonio los numerosos libros y revistas que ofrecemos al público en nuestras mesas de venta. Nada más pueril e inconsecuente en lo que respecta a Cedade Cantabria que acusarnos de incendiarios , y desde aquí proclamo el alta voz nuestra inocencia, lo injustificado e inconfesable de la acusación de incendiarios, y acusamos publicamente a los atentados ocurridos recientemente (la quema de un cine en Santander) de dementes e irresponsables..." (aplausos).

El representante de la Delegacion valenciana de CEDADE, Carlos Feuerriegel hizo una brillante exposición de lo que queremos como organización, siendo muy aplaudido. Vea-

mos algunos de sus parrafos más significativos:

"Camaradas, en especial quiero dirigirme a todos los que por primera vez ois lo que los nacionalsocialistas quieren decir, esperando que salgais con un espíritu más crítico y con una forma de vida más inconformista respecto a la época actual .... Sin duda alguna muchos de vosotros os preguntareis que pretendemos, en primer lugar nosotros somos una organización juvenil y revolucionaria. Y aquí estamos tocando uno de los puntos más importantes de Cedade

,somos jóvenes , pero no por una casuolidad sino porque consideramos ello como una necesidad en toda organización revolucionaria que pretenda cambiar la sociedad... creemos que es la juventud la que mirará de frente a los problemas que se nos van presentando , creemos que es la juventud la que mejor sabe distinguir al político de oficio del político por sacrificio que necesita nuestro pueblo. Esta es la juventud que podeis encontrar en CEDADE..... Lo más importante de un militante nacionalrevolucionario es obrar consecuentemente a lo que defiende de palabra. Vivimos en una sociedad en la cual se habla demasiado, pero en el momento de actuar falla la forma de comportamiento.

La juventud es la capa más atacada por la propaganda de quienes vencieron por la fuerza de las armas en 1945, y como la juventud es la más afectada es a ella a quienes insistimos especialmente, vengan de derechas o izquierdas, pues son divisiones para nosotros inexistentes y que debemos superar totalmente.... Evidentemente Occidente está enfermo, es algo que todos podemos ver. Los políticos dicen que se trata de problemas económicos, de inflacción, y así Suarez intentará arreglar la crisis con nuevos paquetes de medidas económicas, todos sabemos que estos paquetes no han solucionado nada ni van a solucionarlo. Y no pueden hacerl porque el problema, la enfermedad, no es meramente eco-

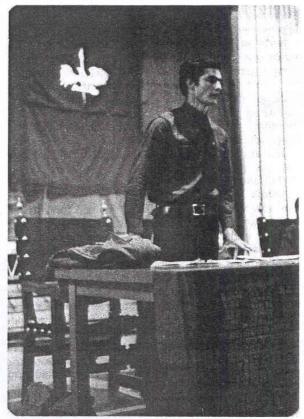

El representante de Cedade-Valencia expuso magnificamente la linea de Cedade.



nómica, sino mucho más profunda. Es una crisis consustancial al sistema democrático... La excusa de los políticos es el coste del petroleo, que repercute en los precios, etc, .pero desde luego no nos dirán nada de la Banca, de las multinacionales sionistas, de ello no diran nada porque los políticos estan al servicio de estos poderes financieros. La mano que da está por encima de la mano que recibe y en el mundo materialista el que paga manda.... La doble tenaza de la crisis es la lucha de clases y la sociedad de consumo. La juventud por la que nosotros luchamos sabe prescindir del conservadurismo rancio de las derechas, así como de la lucha de clases fomentada por las izquierdas. La lucha de clases representa la división de un cuerpo natural, de la nación que debe ser una comunidad de ferrea identidad psiquica y racial..... El problema de Europa, de nuestra Patria, es que existe una crisis comunitaria. No existe un espíritu de comunidad para salir todos juntos de cualquier situación dificil. Porque no existe una concepción en el pueblo de que formamos parte de una misma comunidad natural que es la Raza. Todo aquel que diga que por encima de las divisiones partidistas existe una sangre, una cultura, será ta-

chado de "racista". La sociedad de consumo ha conseguido producir los dos males de Occidente: el individualismo y la masificación. No son antagónicos en absoluto. El individualismo pues no existe una voluntad colectiva de lucha, la masificación porque se ha perdido la personalidad .... El comunismo que viene a ser llamado un movimiento liberador de los pueblos se ha convertido en la dictadura de los peores sobre el pueblo. de la minoría comunista sobre la mayoría, como el mismo Lenin confesó, ..... Luchamos por una Europa independiente y libre de imperialismos. Luchamos por una Europa que defienda sus tradiciones y vuelva a ser motor de cultura, como lo fue hasta hace no mucho, creemos que esta vía es posible, la llamamos tercera vía idealista y revolucionaria, independiente. Es nuestro interés dirigirnos a los militantes de los partidos del Sistema que están defraudados por unos dirigentes corrompidos y que han fallado en sus "ideas" de transformar la sociedad. Nos dirigimos a ellos porque queremos hacerles ver que la política en sí no es una actividad propia de ladrones, ni usureros, sino que existen ahora politicos ladrones y usureros que han hecho de la política una prostituta para sus intereses y los de sus grupos financieros. . Creo que España merece algo mejor, un Suarez es un ejemplo de politico que juró mil veces unos principios siempre suyos y nunca nuestros. O un Carrillo que desde su Cadillac nos reparte bendiciones y nos da ejemplos que están a la vista de todos. ..... Actualmente la economía está por encima de la moral. Proponemos un orden invertido, la moral por encima de la política y la política por encima de la economía. Un hombre idealista en el sentido de que luchamos por las cualidades espirituales del hombre, por una moral que no es consecuencia de unas superestructuras económicas o de las relaciones sociales, sino una ética que surje de la personalidad del hombre blanco, sus tradiciones y cultura. No contamos con el apoyo de la Banca como cuentan los grandes partidos del Sistema, desde la derecha a la izquierda, por tanto nuestros medios son reducidos. Solo contamos con nuestro trabajo y nuestro fanatismo..... El sionismo no es más que el brazo político y expansionista del judaismo. Y somos racistas porque creemos en la unidad de nuestra raza, porque la raza es una identidad inextinguible, allá donde existan hombres blancos. El racismo no es odio, no es infravaloración de las demás razas. Pero al igual que estas otras razas nos hablan de su ardor independentista, nosotros exigimos ser independientes de las filosofías asiaticas, que llevan al individuo a una actitud pasiva y contempaltiva, o del sentido "artistico" negro..... Defendemos el socialismo en nuestra conducta de comportamiento y en nuestro espíritu comunitario.Lo contrario de todo ello es el egoismo representado por el liberalismo. Un hombre, un voto, "todos los hombres son iguales", nosotros creemos en la jerarquía natural que no se fundamenta en el dinero sino en su valor personal.... La lucha que sostenemos contra el parasitismo en la política o la economía también hay que llevarla contra el parasitismo en la cultura. Se habla mucho de cultura popular, pe-

ro nunca ha estado la cultura más alejada del pueblo. La cultura se ha convertido en un círculo para gentes de dinero y mal gusto. Las galerías, a las que el pueblo no va, y no va porque no existe arte. El "arte" viene a ser unos garabatos que necesitan una complicada e inenteligible explicación debajo de cada obra .....El día en que los politicos se conmuevan ante la visión de unos Picos de Europa que tenemos tan cercanos, el día en que demuestren sensibilidad para apreciar el arte, este día sin duda habremos dado el gran paso en pro de la Revolución Nacionalsocialista por la que luchamos. Hasta que llegue este día seguiremos luchando por una Europa libre. ¡Arriba Europa!". Como colofon del acto tomó la palabra el Presidente de

CEDADE, Pedro Varela:

Los camaradas de Santander han expuesto perfectamente los hechos acontecidos estos dias en Santander, el motivo que nos ha llevado a realizar este acto público. El camarada Feuerrigel ha explicado muy bien lo que somos y pretendemos.

No somos ni las bandas de chulos que van quemando cines, ni las bandas de gamberros que van quemando tiendas de judíos en Madrid, ni los que queman banderas en Valencia, ni aquellos que en muchos lugares hacen el salvaje, y que nunca supieron, ni en lo más mínimo, lo que era Nacionalsocialismo, y por cuya culpa, por su incultura, por su desconocimiento total, nos están haciendo más daño del que pueda hacernos nuestro enemigo.

Muchos de vosotros, los que por primera vez nos escuchais, los que por primera vez visteis nuestros carteles, habreis pensado: "iBah, un partido más. No tenemos bastantes!". Comprendo que se trata de una objeción muy lógica, pues yo mismo, cuando aparece un nuevo nombre, un nuevo partido, una nueva organización que nombra en los diarios; debo sonreir sarcásticamente pensando, otro más que no sabe ni para que existe, ni de donde viene, ni a donde va, ni hasta donde va a llegar. Simplemente hace, se pone en marcha, porque la gente sabe que todo va mal. porque la gente sabe que esto no funciona y que se debe hacer algo, cada vez menos, pues ya todo y todos están imbuidos en el sistema.

Pero hay una diferencia fundamental entre cualquier organización y la nuestra. Nosotros no creemos en ninguna de las ideologías imperantes, en ninguna de las organizaciones. en nada de lo que hoy se ofrece al mundo. Y lo que es más importante, todos estos partidos, organizaciones e ideologías se han puesto de acuerdo en un punto fundamental, están en nuestra contra, quieren acabar con nosotros. El comunismo y el capitalismo son aparentemente antagónicos, el socialismo y el nacionalismo, la democracia y el bolchevismo. Todos ellos están, en principio, en contra de otro de ellos, pero todos a una han decidido: Debemos oponernos a estos, oponernos al Nacionalsocialismo, a la figura histórica de Hitler, oponernos a que en 1945 perdieron la guerra. Y ¿por qué?. Esto es lo que voy a explicar yo, ya que el camarada Feuerrigel ha explicado lo que somos. Qué es lo que no queremos, y qué es lo que

Pues bien, nos atacan, nos difaman, nos injurían, aún desconociéndonos, porque no queremos la democracia.

No queremos una democracia donde va mal correos. telégrafos y llegan las cartas tarde, los transportes y aeropuertos se retrasan, donde nadie quiere responsabilidades, donde todo el mundo está en puestos de mando y nadie manda, nadie organiza la vida de la comunidad.

No queremos que se siga engañando al pueblo con unas elecciones fraude, donde los electores dan su voto en un 45 por ciento a un partido, y pese a su buena fé al votar a dicho partido, que ni mucho menos realizará lo que le promete, se ve dirigido por otros partidos que no son los que este pueblo ha votado; ¿por qué?, por el simple y mágico hecho de que la democracia permite que dos partidos minoritarios unidos con su 20 y 26 por ciento, se unan para derrotar al ganador, sólo porque ha ganado. Y este es el problema, la lucha continua, sin fin y sin sentido ha que están avocadas las democracias, no por embellecer la nación, no por elevar su cultura o por enriquecer sus tierras, sino por unas elecciones, eternas y constantes. La democracia admite partidos de extrema izquierda de extrema derecha, de centro etc, pero tiene sus resortes, para evitar que un partido que no interesa demasiado fuerte en aquel momento, pueda ser trabado, mediante las coaliciones y otros

engaños.

No queremos que se nos siga engañando con el falso anuncio de jabón que es la democracia. Ese famoso anuncio de jabón que rnás de una vez habreis visto en TV, donde se realizan entrevistas, por supuesto preparadas por la casa anunciadora, y se proclama "ya no se cambia, esto es perfecto", se cogen tres personas que afirman haber probado el jabón, "se lo he dicho a Pepita, al Emilio, y el jabón va de maravilla". Pues esto es ni más ni menos la democracia, un falso anuncio de jabón. Entrevistan al demócrata capitalista, al demócrata comunista, al demócrata alemán y al demócrata catalán y todos están de acuerdo en que la democracia es buena. Pero no intentan, ni que se les ocurra de ninguna manera, entrevistar al que no sea demócrata, pues naturalmente el anuncio no saldría como ellos estaban esperando.

Queremos acabar, y cuanto antes mejor, con el egoismo particular. La base fundamental de nuestra ideología es el servicio a la comunidad; y el lema promocionado por la democracia y que ha hecho ya mella en la población, en la juventud toda es "goza mientras puedas, haz las mil burradas, ya las recordarás cuando seas viejo, goza lo más que puedas, después de nosotros el diluvio, no te preocupes de nada más". Contra esto es contra lo que queremos luchar; contra la educación materialista, tecnocrática y

tecnópata del sistema democrático.

No queremos, y queremos tambien acabar cuanto antes mejor, con el engaño gigantesco de la eterna división de los pueblos. No creemos en la división de hace 200 años en que la Revolución Francesa, instigada por judíos, y por ellos mismos promocionada, dividía a la población de los paises europeos en izquierdas y derechas. No creemos en la división de hace 62 años, de la "Revolución" bolchevique, también instigada por "revolucionarios" judíos y capital del judaismo americano, donde se dividió a la población en burgueses y proletarios. No creemos en la eterna división del mundo capitalista, de gente con dinero y gente sin él. Y no creemos en la no menos repugnante división de la juventud actual entre "fachas" y "rojos" (aplausos).

No creemos ni queremos ninguna de estas divisiones artificiales para dominar a los pueblos. La única diferencia de un pueblo, la que nosotros apoyamos, se basa en la capacidad y el valor de la persona. Somos hombres, simples y llanos, hombres europeos, que creen en Europa, en su cultura y en su misión; y la única división, las únicas diferencias de sus hombres, serán las que marquen su disposición a servir a la comunidad, su capacidad de entrega, su nobleza, por su afán de trabajo y sacrificio, por su voluntad y empeño. Estas son las diferencias que admitimos de todas

todas.

Debemos acabar lo antes posible, con la destrucción sistemática que la democracia lleva a cabo con la población,

la cultura y los válores de Europa.

No queremos que los Estados de las naciones sigan dependiendo y sean marionetas del Alto Gobierno Internacional. Existen cuatro permisas fundamentales para que un Estado sea libre: su dominio del ejercito, su dominio del territorio, su dominio de la justicia y su dominio de la administración y las comunicaciones. Hoy día podeis observar claramente. Europa en 1945 se vió ocupada por millones de negros, asiáticos y senegaleses, de las tropas americanas, soviéticas o francesas. Hoy día, podeis visitar Alemania, y observareis sin necesidad de esforzaros, Phantoms, surcando constantemente el cielo, tropas americanas en las calles y del otro lado un dominio militar aún más imponente. Soldados americanos y soviéticos, se pasean por Europa como si fuesen los amos de la nación. ¿Por qué?, porque lo son. Ninguna nación europea conserva su independencia y dominio militar para enfrentarse a los colosos del judaismo. Con ello han perdido el punto fundamental de su autogobierno. No existe dominio del territorio, porque al territorio de Europa ha sido dividido de forma estúpida; de una forma que no corresponde ni a las etnias, ni regionalidades, ni a idiomas ni a tradiciones culturales; se ha dividido según las conferencias de Yalta y Teherán, ratificadas en Helsinki. Se dividieron las zonas de influencia entre los ejercitos de la democrácia. A partir de entonces, Berlín quedó dividido, Alemania quedó dividida, Europa quedó dividida...

...¿Acaso alguno de ustedes sabe o se imagina por un momento lo que le cuesta a un partido enviar un diputado al parlamento, una campaña?. Ahora ya se tienen cifras concretas; de 800 a 1,500 millones de pesetas. Ninguno de por supuesto, posee dichas sumas así por las buenas. La Banca, la Finanza, los grupos de presión son quienes financian las grandes campañas electorales y por ello, los partidos dependen total y absolutamente de estos grupos de

presión y financieros.

Luchamos contra el fraude de las elecciones, contra el fraude de los partidos, contra el fraude del parlamento, contra el fraude de la democracia. No queremos que los partidos sigan en su "torre de marfil" que es el parlamento, preocupados sólo por sus cuitas internas, por las elecciones de dentro de cuatro años, convenciendo al pueblo para que les de su voto y su dinero; y ni vean, ni quieran ver que los pueblos, las ciudades, la nación, se infla, crece y aumenta su población de borrachos, degenerados, gente sin ideales, gente acabada. gente sin ganas de luchar ni de

trabajar...

...De los cuatro puntos fundamentales que he mencionado antes para que un pueblo mantenga su independencia, he dejado hasta ahora uno, que no he citado, y que aunque parezca el menos importante, es por el contrario el único, el fundamental: el dominio y la independencia de su cultura. Podrán dominarnos territorialmente, económicamente, de cualquier forma. Pero donde existe una cultura fuerte, popular, arraigada en su más profundo ser, dominada por sus sanos gobernantes y por él mismo, y no por los altos dirigentes de la finanza, tarde o temprano, este pueblo será libre. Y precisamente porque ellos mismos saben la importancia que tiene el dominio de la cultura, se han dedicado de siempre y de lleno a aniquilar la cultura europea y sustituirla por su afan destructivo. Por eso el 60 por ciento de la población de Hollywodd está compuesta de judíos, por eso Paul Newman, Barbra Streisand, Woody Allen, Raquel Welch, y un innumerable etcetera, los máximos productores y cooproductores, directores y creadores de las Televisiones y el Cine mundial, de Televisión española, alemana, francesa, norteamericana sobre todo, son judíos. Por eso en reno s de una temporada nos han proyectado Moisés, QB VII, Holocausto, Raices y ya nos preparan Raices II y otra sobre romanos y judíos donde, claro, los arios romanos son malos, y los pobres judíos buenos.

Y es mediante este dominio despótico, total y absoluto de nuestra cultura como quieren acabar con todo lo bello, todo lo digno, todo lo noble, todo lo que nuestra raza ha creado a través de una cultura dos veces milenaria, que abarca desde los máximos inventores, investigadores, exploradores, máximos artístas, luchadores y hombres de ciencia y que ellos quieren destruir y que han destruído con esta televisión, medios de prensa y cine, que en sus manos se ha convertido en un arma destructiva que ha hecho llegar a las capitales, a las ciudades, a los medios intelectuales, al más recóndito de los lugares de las montañas, a la familia, por medio de programas que parecen nimios, películas que parecen no tener importancia, pero que encierran en sí la concepción internacionalista y destructiva de estos ciudadanos del mundo, concepto que introembuten como sea para acabar con la nobleza, pues se trata de una estupidez; con la belleza, no eso no importa, lo importante es el provecho propio; la cultura, tampoco importa, acabemos con ella. Mientras se proyectan miles de peliculas sádicas, de asesinatos, de violaciones, de matanzas, de salvajadas, de falsos holocaustos; ni una sola pelicula sobre nuestros músicos, escultores, pintores, forjadores de Europa...

...Debemos combatir la concepción del derecho basada en la ley, para sustituirlo por la persona. La ley puede cambiar, puede equivocarse, puede ser injusta. La persona formada en el carácter, la nobleza y la justicia sabrá dar mejor que ninguna norma estereotipada el verdadero veredicto...

...No queremos que la democracia siga promocionando una corrupción que se extiende desde los más altos puestos de la nación a los más bajos, perdiendose el sentido de la gallardía, el deber, la responsabilidad...

...No queremos, que se nos dé como máxima explicación al paro obrero, al asesinato de policías, a la quema de cines y destrucción de la naturaleza etc, que la crisis es mundial. Esto ya lo sabemos, pero no es ninguna justificación a nada ni para nadie. En el momento en que ellos aceptan que la crisis es mundial, dependen del sistema imperante.

No queremos que se aniquilen los bosques, prados y montañas y costas de nuestros mejores paisajes, porque una interminable serie de incapacitados no saben como evitarlo. Resulta que se grita, se llora, se implora y proclama que cada verano se queman los bosques, año tras año, y todo el mundo protesta, y protesta y no para de protestar. ¿Y qué?. Pues que cada año se repite el mismo fantasmagórico problema de nuestra autodestrucción. "¡El agua se contamina!". ¿Alguien cree que se han puesto en práctica normas eficaces para evitarlo?. No. La gente cambia de playa, mientras aquella se pudre, o se construyen piscinas en los edificios. Se proclama y grita que en la ciudad no se puede vivir, que los coches viven mejor que las personas, que las ciudades acabarán en un colapso de tráfico, y lo que es más importante, que ya no existe paz, ni tranquilidad, ni armonía, en una ciudad donde debemos vivir toda nuestra vida. Sin embargo, ¿alguien ha pensado que ya existen legiones de trabajadores creando, poniendo en práctica los miles de ingenios que el genio de nuestra raza ha creado?. ¿Alguien piensa que ya se fabrican silenciosos, limpios y económicos coches eléctricos, solares o cualquiera de los miles de inventos existentes ya hoy?. Se podrían promocionar los sitemas públicos, aerotrenes, evitar los autos en la ciudad y dejarlos a 50 kms de la ciudad para viajar, servirse del caminar, o sistemas públicos rápidos y eficaces en bicicleta o motocicleta eléctrica, etc. ¿Qué se hace, se construyen cada vez más inmensas autopistas que se superponen en impresionantes escalextrics, que pasan por encima de las ciudades, por encima de los monasterios, por encima de las gentes y por encima de todas partes. Nadie intenta, ni pretende, ni estudia solucionarlo.

Este verano concretamente, pude observar un impresionante incendio junto a la carretera en la costa de Tarragona. Y ví a un pobre y desgraciado camión de bomberos de Vilaseca, el pueblo de al lado, que iba como un loco del mar al incendio y del incendio al mar en un carrusel sin fin que no tenía solución sino con el aniquilamiento de millares de pinos. Este es el problema, que pese a los años de s existencia, ni se han unentado, ni mejorado, ni preparado equipos capaces de acabar sino con pequeños incendios. Mien-

tras tanto una aviación nacional, podría convertir sus aparatos de caza, bombardeo o transporte en naves cisterna que podrían acabar eficaz y rápidamente, en escuadrillas y de una sola pasada, con el más gigantesco de los incendios. Mientras, un puñado de hidroaviones de Icona deben viajar de Mallorca a Valencia o de Valencia a Tarragona, y perder un tiempo precioso y una capacidad de actuación por lo nimio de su número. Y nos dicen que su misión no es hacer de bomberos, sino defender una patria. Y uno se pregunta, ¿qué patria pretenden defender, el día que esta patria no exista, porque las tierras estarán deserticas, habrán desaparecido los bosques, la población se habrá bastardizado con la mezcla racial, porque la población habrá desaparecido como ocurre, ya de forma comprobada, desde hace diez años en Europa y América? (aplausos).

Y puesto a hablar de aviación, que parece ser nuestra salvadora. Hablemos, de que no queremos que se nos siga engañando, diciendo que no se puede acabar con la droga, que no se puede acabar con la delincuencia o la mafia. Se nos dice, hombre, es que la mafia y las multinacionales de la droga, son grandes organizaciones con las que no se puede combatir. Los que trafican en España los pequeños peces del comercio de droga. Lo que resulta de una estúpidez impresionante. Si organizaciones privadas pueden organizar la venta, cultivo y distribución mundial, ¿qué no podrá una nación fuerte y segura de sí misma y de su razón?. Con lo sencillo que resultaría, volver a esas escuadras de caza y bombardeo que están paradas en Manises, en Valencia, o en Zaragoza y bombardera, quemar y arrasar para siempre, esas plantaciones de droga que hayan en Marrueco, Argelia, o Vietnam (aplausos)...

...No queremos que se nos siga hablando, constante, eterna y masivamente, después de treinta años, en libros, peliculas y propaganda, de seis millones de judíos supuestamente gaseados, hoy día demotrado ya como falso; y nadie quiera acordarse nunca, ni por asomo, ni por casualidad, en ningún tipo de información, de los 140 millones de seres humanos que han muerto desde 1917 en el sacrosanto nombre de la "revolución" (aplausos)...

...No queremos que se siga diciendo que el terrible Mussolini en 22 años de gobierno fascista, fué responsable de tres penas de muerte —una política y dos comunes—, y sin embargo, en 62 años de democracia popular comunista en la URSS, de los cientos de miles de casos de juicios políticos contra intelectuales, artistas, científicos y escritores, ni uno sólo de ellos, ni por csaualidad, ni por aquello del calculo de probabilidades, ha salido jamás absuelto del juicio.

No queremo que se nos imponga un Estado de la porra. Porque esto es el estado para el pueblo. El Estado es un enemigo del pueblo, y el pueblo un enemigo del Estado, que están siempre y constantemente haciendose la zancadilla y poniendose trabas mutuamente.



"No queremos que la Europa de los banqueros, la Europa de los mercados y los compradores, acabe con la Europa de los hombres nobles, de la gente decente, de la nación honrada que trabaja cantando". Pedro Varela, 13 octubre 1979, Santander).



No queremos que se nos hable del fantástico estado democrático donde existe libertad, y se niegue un estado totalitario donde se construyen puentes, carreteras, se desecan pantanos, se acaba con los incendios y se plantan bosques nuevos y completos, se promocionan las nobles virtudes, exposiciones de arte, la cultura a tôdos los niveles y se alcanzan niveles de dignidad popular y nacional nunca vistos. Me diran, si esto es muy bonito, Hitler puso a trabajar a seis millones de parados, puso en marcha a otros 6 millones que se hayaban a media jornada y absorbió la mano de obra de los países democráticos para poder continuar con la tarea constructiva. Pero en un Estado totalitario, no hay libertad de crítica. Y esto es falso. La libertad de crítica existe tanto en las democracias com en nuestro Estado totalitario. Se puede exponer perfectamente lo que un ministro, un delegado del partido o un mando hace bien o mal, y tiene encima unos responsable superiores que pueden evitar estos defectos lógicos. Lo que se condena tanto en un Estado totalitario como en un Estado democrático, es la crítica destructiva contra los fundamentos del Estado, pues sin ello, no existe el estado. Pero esto lo hace con mayor encomio sin duda el estado democrático, pues por lo ilógico de sus bases, prohibe en sus misma constitución -vease sino la reciente española- que uno pyeda no ser demócrata, pueda vestir libremente un uniforme, o que una organización no sea demócrata en su propio gobierno interior, por el derecho y aceptación soberana de sus mismos miembros...

...No queremos que en nombre de una libertad más aparente que real, se diga que som0s hombres libres, pero que hay asesinatos, robos y atracos, violaciones y palizas, pese a que no se puede salir de casa más tarde de las 10 de la noche, pese que a que uno no puede ir al cine por tratarse de películas inmundas, uno no puede ver la televisión pues son peliculas igualmente inmundas y que uno no puede irse a dormir porque tiene pesadillas de todas las inmundicias que ha visto a lo largo del día (aplausos)...

El pueblo no quiere pagar unos impuestos obligatorios, que sabe que no son ni para embellecer la nación, ni para elevar el nivel de vida o cultural, sino para devolver al Fondo Monetario Internacional los intereses, de intereses, de intereses, de aquel préstamo que el Estado pidió para pagara sus deudas con multinacionales que son de los mismos

amos de la finanza (aplausos)...

...No quermos que se siga hablando de la Europa de los banqueros, de los comerciantes, de los mercaderes; de vender naranjas a cambio de máquinas. Queremos que se hable de la Europa de Botticelli, de Miguel Angel, de Rusiñol, Clará, de la Capilla Sixtina, de la Europa de Beethoven, de Wagner, de la Europa de los conquistadores del Polo Norte y el Polo Sur, de los exploradores de picos, montañas, mares y desiertos, de los records y las osadías, de la Kon Tiki y la vuelta al mundo en globo (aplausos)...

...No queremos que se nos siga diciendo que Amnesty Internacional es la gran organización de la defensa de la az, porque Amnesty International declara que liberar a todos los presos políticos comunistas del mundo es un deber para con los derechos humanos, y sin embargo no se acuerda del único que ha pagado con su libertad total por quere la paz, Rudolf Hess que lleva (aplausos)... casi cuarenta

años en prisión...

...No queremos que en las democracias polulares o liberales, alemanas, españolas, francesas o italianas, se diga que Europa es un ente parlamentario que se reune de vez en cuando en Strasburgo, un ente que los gobiernos democráticos van a conseguir. ¿Y qué van a conseguir?. Dar un paso más hacia la construcción del gobierno y la oligarquía mundial del dinero que se nos está imponiendo. Este gobierno que ya hace cien años nos advertían los Protocolos de los Sabios de Sión advertían: "los reyes de las naciones vendrán a servirte a tí Israel"...

...No queremos que se nos siga hablando del portentoso vergel Israelí, creado con dinero y maquinaria alemana, armamento americano y territorio árabe (aplausos).

Ya está bien de tanto hablar del pueblo judío, y se olvide a un magnífico pueblo cántabro (aplausos) del que ya hablaban los romanos y que dieron el nombre al más bravo de los mares de la peninsula, existen los celtas, los romanos, los vikingos, los germanos, los escoceses y los vascos, sin necesidad de tornar siempre al "pueblo elegido" y se importen millones de negros, moros y vietnamitas que invaden lentamente Europa porque nadie hay que pueda ni quiera poner orden en las naciones (aplausos)...

...Hitler, dijo en 1945, hace ahora 34 años, que el Nacionalsocialismo determinaría para los milenios venideros la historia de Alemania, que ya no era posible ignorarlo. Nosotros decimos que el Nacionalsocialismo determinará para los milenios venideros, la historia de Alemania, de Europa entera, de la raza blanca. El Nacionalsocialismo es la única concepción del mundo, que nos dará la solución, si cabe, a

los problemas de un mundo en decadencia...

Nadie sabe nada de los Festivales de Zoppot, de los Festivales de Bayreuth, de los conciertos en las fábricas, de los kindergarten, del seguro social, del trabajo por la alegría, de las exposiciones en la Casa del Arte de Munich, del socialismo del Frente del Trabajo, de inventos y logros sociales sin parangón. Y lo que es más importante, de la confianza en sí mismo, de la alegría de vivir, de la ilusión de trabajar, de la dignidad de sentirse seguro de sí mismo y consciente de la labor realizada... Cosas sublimes como la última audición del "Ocaso de los Dioses" en el Berlín ostigado y bombardeado, con las tropas soviéticas entrando, donde la Filarmónica ofreció a los berlineses su última actuación a oyentes que traían la silla de casa pues con el Nacionalsocialismo habían comprendido que nada pueden las armas contra las almas y la cultura de un pueblo formado, incomprensible todo ello para los espíritus enanos de las democracias materialistas.

Somos, como decía el camarada Bochaca en el boletín especial de hace unos años, los de las catacumbas, que actuando bajo el sistema, hacemos todo lo que está en nuestas manos para conseguir que un día el imperio de las tinieblas de paso a la luz y la alegría...

...Estamos construyendo los cimientos de un mundo nuevo que ha de surgir antes o después, pero con toda seguridad. Hace ya mucho tiempo que nos hemos olvidaddo del actual mundo por el que todos combaten (aplausos).

No queremos una juventud sin ideales, una juventud que ya no quiere ni conquistar, ni trabajar, que no quiere arrebatar a los mayores sus puestos para tomarlos con mayor ánimo, y en lo único que piensa es en evitar que el mundo pueda atraparle en su derrumbamiento.

No queremos que en las empresas se siga trabajando sin ilusión; que los empresarios ya no quieran ni inventar, ni investigar, ni ampliar las fábricas, ni la producción, ni conseguir productos de más calidad y más económicos; y que los trabajadores ya no quieran trabajar cantando, sino cada día 30 de cada mes, cobrar su sueldo, irse a una discoteca o emborracharse y pasarlo "bien"...

...A todo esto, finalmente, oponemos lo que Jean Haupt llama el Partido de las Gentes Honradas; o Eugenio D'Ors el Partido de los hombres Nobles. Y aunque parezca un slogan eso es precisamente lo que queremos: gente tra-

bajadora, honrada, con iniciativas y abnegada.

Luchamos como decía Quevedo, por volver a las ventanas abiertas de par en par, por el olor a pan caliente y las jovenes alegres y femeninas. Una forma poética de explicar el mundo que buscamos, el mundo que quiere el pueblo, y que la democracia, no puede, ni quiere, ni sabe darle.

Dos puntos fueron resumen y fundamento de la ideología nacionalsocialista, y quizá los dos únicos que con el tiempo no hemo tenido que modificar ni evolucionar a los tiempos: Servicio a la comunidad frente a provecho particular —nuestra ética; y acabar contra la servidumbre de los Estados y pueblos al dinero y la finanza —nuestro programa—

...Existe una barrera infranqueable entre todos los partidos y las ideologías y nosotros. Ellos están al servicio de la democracia, nosotros al servicio del hombre y la cul-

tura... (aplausos).

## BREVE CRONICA DEL VI DIA NACIONAL DE CEDADE

-Concentración de vehículos y autobuses en la Plazuela de S. Bartolomé (Torrelavega).

-Partida hacia el lugar de los actos, en pleno bosque cántabro.

-Llegada e instalación.

Formación e izamiento de la bandera de la Cruz Céltica.
 Inaguración del Día, Palabras del Secretario, Pedro Pont.

-Palabras del delegado de CEDADE-Santander, Eduardo Peralta.

 Lectura de carta de adhesión del Partido Nacionalsocialista Chileno a cargo de su representante.

-Palabras del delegado en Aix-en-Provenze (Francia), Alain Reynier.

-Entrega de carnets a los nuevos militantes.

Juramento de los nuevos miembros de la SD y FF.
 Palabras del Presidente Nacional, Pedro Varela.

-Pausa y descanso. Conferencia, a continuación, a cargo del Encargado de Relaciones Internacionales, Joaquín Carrero: "CEDADE en el Mundo Blanco".

-Formación y acto de entrega de guiones y banderas a las delegaciones.

-Comida de campaña y descanso.

-Formación y arriamiento de la bandera, Oración a los Caídos. Así queda-

ba clausurado el Día Nacional propiamente dicho.

-Partida hacia Santander, donde tendría lugar una proyección de películas y un mitin a cargo de CEDADE, bajo el lema: ¿Quiénes Somos, qué queremos? El acto tuvo nutrida asistencia y de él se realizó propaganda durante todo el día y jornadas anteriores, con carteles, octavillas, y megafonía pública.



## SOBRE LOS JUDIOS

"Este pueblo astuto —los judíos—solo ve abierto un camino. Mientras persista el orden ,nada tiene que esperar".

GOETHE "Feria de Plundersweilen''n

"Has de saber, en efecto, que los judios son enemigos natos de los musulmanes, y creen que es lícito escamotearnos nuestros bienes por todos los medios posibles, ¡Y entre todos los judíos este es el más detestable, el más ladrón, embaucador y el más nutrido de odio contra los musulmanes!."

"Ah maldito judio, hijo de perra!!. has de saber hijo mio que este plato es del oro mas fino y que no vale un dinar, sino doscientos, es decir que el judío te ha robado a ti solo tanto como roban en un día a los musulmanes todos los judios del mercado reunidos."

"Lo pasado, pasado, y como no hay testigos no podemos hacer empalar a este judío maldito".

"Las mil y una noches" Cuento popular árabe

## NUEVO LOCAL EN SANTANDER

La dinamica delegación de Santander acaba de inagurar su nuevo local donde se iniciará rapidamente una serie de actos propagandisticos de Cedade en Cantabria.



**VSBD** 

THE NEW ZEALAND



ULTIMA NOTICIA:
MCLAUGHLIN DETENIDO

Tras un juicio de tres días, en Mold Crown Court, Michael McLaughlin, lider del British Movement, fue declarado culpable de seis cargos contra las leyes raciales inglesas y condenado a 4 meses de carcel.

Pedimos fervientemente a todos los camaradas del mundo el mayor apoyo a este magnifico luchador y amigo de CEDADE. La nueva direccion es:

Mr Mc Laughlin, K363349, HM Prision, 68 Hornby Rd, Liverpool L9 3DF. Inglaterra. Por supuesto hay censura de las cartas antes de recibirlas.

Gegen Marxismus und Ausbeutung

Für Volksgemeinschaft und Leistung





## "Europæ"

Acaba de salir la nueva publicación "Europae", organo oficial del NOE en 5 idoomas, editada por CEDADE y con la participación de artículos de los mejores pensadores nacional-revolucionarios del mundo, como Haupt, Bardeche, Bochaca, Amaudruz, Bauge-Prevost, Binet, ect.

Suscripciones; María Infiesta. CEDADE, Ap. de Correos 14.010. Barcelona. España



## DIKSMUIDE 1979

EL PRIMER DIA

Después de un breve paseo por Oostende, el punto de reunión, entramos en contacto con la sede del V.M.O (Vlaams Militante Ordre), coordinadores de estos encuentros como cada año. Allí tenemos la satisfacción de encontrar de nuevo a viejos amigos de la Liga San George, British Movement, Wiking Jugend, etc, y al propio lider del V.M.O., Mr. Roger Spinewyn, que con su característica y amable camaradería está al frente de los sucesos de este fin de semana.

Esta misma tarde tendría lugar una de las ceremonias más emotivas de estos dias, cuando las representaciones de las distintas organizaciones políticas nos encaminamos al cementerio de Ypres, donde están enterradas las víctimas francesas de la última contienda. Bélgica por su situación geográfica ha sido siempre campo de batalla de las guerras europeas, así este bello pais está plagado de unos mil cuidados cementerios militares. Ya que el año pasado se rindieran honores a los caidos de nacionalidad inglesa, esta vez se hizo con los muertos franceses, allí ante los restos de tanta juventud europea enfrentada entre sí gracias a los manejos judios financieros de Moscú y Wall Street, se hicieron los más sinceros votos para que nuestra raza no volviera a caer jamás en la trampa de las luchas internas, por la supervivencia de Europa y por lo que ello representa, por el renacer de nuestra verdadera cultura, contra los imperialismos de los gobiernos rusos y americanos, meros brazos operantes de la hidra judía, con el denominador común de un mayor conocimiento entre los que luchamos por una Europa racial, hablaron los representantes de Francia, Bélgica, Alemania, Italia y yo mismo, como representante español y miembro de CEDADE, dirigí unas breves palabras en inglés resaltando el significado de nuestra presencia allí, así como nuestra más sincera expresión de europeidad y real colaboración, palabras que fueron refrendadas con entusiastas aplausos. Poco después con las banderas al viento y entre la perfecta ejecución de las trompetas de las juventudes del V.M.O., terminó este tan sencillo pero significativo encuentro. Poco después volvíamos a un céntrico hotel de Oostende, donde se pasarían unas películas sobre la guerra, y pudimos tomar contacto

con más camaradas, de Francia especialmente, que después de centrar nuestras opiniones expresanron, como es habitual, su admiración por nuestro activismo y formación ideológica, cuasando también una excelente impresión nuestro material propagandístico de una calidad superior a la acostumbrada.

Poco después, y como nos comentarán el excelente ambiente que reinaba en Diksmuide, volvimos allí para aprovechar al máximo las sensaciones de camaradería que pudiera depararnos nuestro largo viaje. Hasta altas horas de la madrugada pudimos captar el prestigio y fanática admiración que el Nacionalsocialismo despierta en la mejor y más pura parte de las juventudes europeas mientras en los bares y demás puntos de reunión y camaradería resonaban estruendosos los cánticos de la revolución del siglo XX, canciones como "Erika", "Lili Marlen", "Westerwald" y sobre todo el "Horst Wessel" se repitieron incansablemente por una sudorosa y alegre multitud de jóvenes que un día antes ni siquiera se conocían, pero que sentían en sus corazones algo de lo que sintió lo mejor de nuestra raza en los años cuarenta.

## EL SEGUNDO DIA

Un sol naciente como el futuro despertar de Europa, nos hiere en los ojos al asomamos fuera de nuestra tienda la mañana del domingo, como si el tiempo se hubiera posado en otra no tan lejana época gloriosa de caballeros, de honor, de verdad y de sacrificio. El verde y humedo rocio de Flandes, moja nuestros aun sonmolientos ojos, nos hallamos rodeados de otras muchas tiendas de altos pendones, que cual campo medieval aportan sus vivos colores a esta luz de esta vieja y al mismo tiempo tan jóven Europa.

En pocos minutos el aseo, y poco después con ese cierto feliz nerviosismo que precede a losodesfiles, nos dirigimos perfectamente uniformados hacia la estación de ferrocarril, punto de reunión y partida fr las delegaciones europeas que un poco más tarde atravesarán marcialmente este pequeño pueblo que en algunas ocasiones incluso incluso vitoreára con entusiasmo a sus jóvenes cachorros, tan diferentes a estos otros cuya mejor arma es la droga y la más sucia pro-

CEDADE 87/ Noviembre 79

miscuidad sexual; esos jóvenes vilipendiados que luchan contra todo, absolutamente todo, contra esas mugrientas cenizas de billetes de banco que nos gobiernan a golpe de votos y democracia.

En una brumosa tarde del 30 de junio, Diksmuide, un pequeño pero significativamente histórico pueblo de Flandes donde siglos atrás realizara sus mortales cabalgadas el Duque de Alba con sus Tercios, recibía a una mucho más pacífica embajada española, constituida por cuatro miembros de CEDADE, que representando a los mejores elementos nacionalrevolucionarios del Sur de Europa, y después de un largo viaje en estos otros modernos caballos de gasolina, hacian una breve escala para pulsar el ambiente, antes de llegar a Oostende, de lo que al día siguiente sería punto de reunión de jóvenes antimarxistas de toda Europa.

La Torre del Yser, símbolo nacional flamenco, apareció a nuestros ojos cual petreo gigante, profusamente engalonado con las banderas del triunfante león negro en fondo amarillo, que en estos dias veremos a miles por las calles y plazas de este verde retal europeo de Flandes, a su alredeor empezamos a ver los primeros uniformes de tantos jóvenes camaradas que adelantándose al bullicio general del próximo día comienzan a plantar sus tiendas, a ensayar sus instrumentos y a beber los primeros tragos refrescantes con los que aún hablando otras lenguas comprenden perfectamente; desde un bar cercano podemos oir con satisfacción el reconfortante canto del "Horst Wessel", que a pie firme y brazo arriba entonan emocionados, alegres jóvenes de varios países, son solo unos cuantos de estos otros muchos que cada año se dan aqui cita, en la que sin duda podríamos llamar numericamente la mayor concentración nacionalrevolucionaria en nuestro continente.

## UN REPASO A LA HISTORIA (EL PROBLEMA FLAMENCO)

El transfondo del problema de las pugnas flamencas y valonas en Bélgica no se basó en un principio en cuestiones lingüísticas o regionales, como en la actualidad, sino en la lucha de los católicos del Sur contra los calvinistas del Norte, la actual Holanda, en 1803.

Después de la triunfal revolución de los francófonos de Rogier Vandernoot y "Pata de Palo", los flamencos, que les habían prestado una valiosa ayuda vieron como estos dirigentes negaban todo reconocimiento oficial de su cultura, el idioma oficial de la nueva Bélgica era el francés y todas las reinvindicaciones flamencas fueron sistemáticamente rechazadas.

Al comienzo de la Primera Guerra mundial el rey Alberto I los exorta a combatir por la patria, prometiéndoles a cambio la restauración de sus derechos, pero de nuevo la promesa no fue mantenida, es por ello que aun hoy sobre la gran Torre del Yser, todavía puede leerse: "Hïer ons bloed, wanneer ons recht?" (He aquí nuestra sangre, ¿Cuándo nuestros derechos?).

Aun así, poco tiempo después de la I Guerra, y después de una cruenta lucha estudiantil se logró la flamenquización de la Universidad de Gante, tomándose así en principio conciencia de que la cultura neerlandesa no es inferior a la francesa.

Una vez iniciada la emancipación del pueblo falmenco esta prosigió lentamente pero con firmeza, y así en 1936 nace un partido radical nacionalista llamado Vlaams National Verbond, que elabora un proyecto de federalismo con los nacionalistas valones del Rex, y es muy posible que de no ser por el estallido de la II guerra, estos dos partidos serían sin duda los dos más importantes del pais.





Camaradas de la V.M.O. desfilan en Diksmuide

Los valones y los flamencos sobre todo, que habían cotaborado con los nacionalsocialistas fueron objeto tras la victoria aliada de una muy cruel represión, que trató de aniquilar para siempre el movimiento flamenco. Aun muchos años después el exigir los más elementales derechos de cultura y lengua, eran tratados de nazismo.

Bajo este sol radiante y bajo la no menos radiante vigilancia de una numerosa policia, bajo los épicos tambores y trompetas del V.M.O., Viking Jugend, Voorspot, y otros grupos con la suave brisa de las revoloteantes banderas de runas vikingas, una abanderada multitud saluda nuestro paso, que en fila de a tres ocupa una longitud de casi un kilómetro. Infortunadamente, poco antes de comenzar el desfile se nos ha comunicado que bajo la democrática coacción



La Bandera de CEDADE ondea junto a la de la VMO, Liga de St Geroge, FANE ect en el acto de los caidos de Diksmuide. Una Europa en pie.



El Delegado de CEDADE, Joaquin Carrero, habla ante las banderas a los camardas asistentes al acto.

policial se ha aconsejado a las delegaciones extranjeras que no desplegaran sus estandartes, bajo amenaza de una futura prohibición del desfile.

Una hora después, frente a la histórica Torre de Yser, pasaban los últimos alevines de seis años de edad, de la Juventud Nacionalista Flamenca del Voorspot, como una premonición de alegre y brava continuidad. Estos jóvenes soldados cerraban la marcha del desfile que con los últimos clarinazos se disolvería entre las multitudes belgas, ante el reclamo de la ceremonia oficial que organiza el Gobierno belga, es curioso observar la silenciosa simbiosis en la que conviven esta multitudinaria y televisada ceremonia oficial y esta otra pacífica invasión de juventudes europeas que en ningún momento han producido altercados con el apoliticismo general del resto de las ceremonias, bajo un mismo cielo, y un mismo suelo, belgas de todo el pais conviven satisfechos entre nuestros camaradas de tan variada uniformidad que bajo una cierta permisividad policial pasean satisfechos y orgullosos sus símbolos nacionalsocialistas. Cuando podemos apreciar la admiración de estos jóvenes por el ejemplo de la revolución nacionalsocialista, podemos respirar un aire fresco de esperanza.

Poco después, ante el gentil ofrecimiento de los camaradas franceses de F.A.N.E. (Federation d'Action National Europeen) tenemos la oportunidad de exponer nuestro material en los stands habilitados al respecto en un pequeño almacen de las afueras. En poco menos de una hora una verdadera avalancha de camaradas hace agotar todo nuestro material propagandístico; aun después, cuando abandonamos el stand, somos abordados por las gentes que, corrida la voz, se dirigen allí para adquirir nuestros boletines, insignias y pegatinas, que tienen un sospresivo carisma especial entre toda la Europa nacionalrevolucionaria.

Poco antes de irnos, agotada ya nuestra jornada, entablamos breves contactos con diferentes grupos que no queremos dejar de reseñar aquí: Acción Nacional-Socialista de Alemania, que actualmente desarrollan un valiente activismo, estando encarcelados sus principales responsables. El Partido Popular de los Trabajadores Sociales Alemanes (VSBD), con central en Munich, las Viking Jugend alemanas y flamencas, los aludidos F.A.N.E. y Forces Nouvelles de Francia, diversos camaradas italianos, el British Mivement, el Voorspot belga, y otros muchos que hacen fallar nuestra memoria. Tan agotados como felices, cabalgamos de nuevo nuestros modernos caballos de acero recordando aquellas querreras estrofas:

Cuando silbamos por montes y valles nuestras canciones el mundo entero puede maldecirnos o alabarnos. Como cada uno desee. No nos importa. Por que el futuro nos pertenece.

JOAQUIN CARRERO

## ACTIVIDADES CEDADE

## ACTIVIDADES EN VALENCIA

La delegación en Valencia está iniciando la implantacion de grupos de Cedade en los pueblos de la provincia, como Algemesí, Liria, Villamarchante, etc de forma que se empiece a crear una estructura regional potente que no se base ya solo en el núcleo de la ciudad.

Esta expansión debe ser la meta para todas las delegaciones, que deben estar convencidas de que es preciso llegar a todos los pueblos del campo español.

## AÑO CERO:

## CEDADE ALICANTE

Calladamente, sin que la mayoría de nuestros propios lectores lo sepan, la delegación de Cedade-Alicante esta llevando a cabo una labor única en toda Europa, especialmente importante tras el asesinato de Duprat, al estudiar a fondo la historia de los movimientos fascistas.

La idea de crear un Centro de Estudios "Francois Duprat" era básica para continuar la labor de aquel gran camarada francés de clarificación histórica.

La revista "Año Cero" es la autentica sucesora de los magnificos "Cuadernos de historia del Fascismo" de Duprat. En el último numero 17 pueden estudiarse los siguientes temas:

- Filosofia de la Historia por G. Locchi

 Antología sobre fascismo de Degrelle

- Carteles de la Hitler Jugend

Textos basicos de Szalasi: el connacionalismo.

 Historia del NSKK, de la liga de estudiantes NS y las instituciones educativas NS.

- El NS en Holanda.

El NS en Checoslovaquia, Irlanda,
Dinamarca, Portugal, Bulgaria y Suiza

Científicos Nacionalsocialistas.
 Suscripciones a Ap C 630 . Alicante.

## CEDADE ALMERIA: PREMIO NACIONAL "INDALO DE PLATA"

La Delegación de Cedade en Almería comunica la organización de un Premio dotado con más de 6.000 ptas en material y metálico para:

La mejor labor dentro de Cedade.

El mejor artículo publicado en el Boletín.

La mejor Delegación durante el año.

El fallo se dará a conocer el 30 Enero 80.

SECCION

CEDADE - ECUADOR

P. O. BOX 7018

QUITO - ECUADOR

SUD-AMERICA

## EL TRABAJO

"Danzig" del escultor nacionalsocialista Josef Thorak







## EL TRIUNFO DEL TRABAJO

Aunque después de una análisis comparativo hayamos llegado a la desoladora conclusión de que Dios Todopoderoso no se digno poner en nosotros todas las cualidades que adornan a los genios, ese juicio certero y genial de Hitler al tomar sus decisiones, esa fluidez oratoria del Dr. Goebbels u otro sin fin de cualidades estimables y envidiables de otros tantos grandes hombres, tenemos el consuelo de saber que Dios Todopoderoso sí nos ha colmado de una capacidad que todos tenemos: la capacidad de trabajar.

Es cierto que el mundo avanza debido a unas pocas mentes geniales, es cierto que un guerrero puede lograr en unos meses lo que todo un pueblo en siglos, pero no lo es menos que cuando no hay querras en las que combatir, ni guerreros sobresalientes que destacar en ellas, cuando no tenemos a nuestro lado a genios portentosos que nos arrastren, hay pese a todo algo que podemos hacer: trabajar. Es más, incluso esos genios, los más grandes hombres no serían nada sin un pueblo trabajador del que ellos han salido y gracias al cual se manifiestan.

El trabajo es no sólo la única arma que tenemos en nuestras manos, sino también la mejor. La teoría nacionalsocialista era clara: frente al dinero el trabajo. Nosotros no tenemos dinero, pero podemos trabajar. Ahí reside la fuerza.

Justamente hace poco la TVE -caso raro- ofreció un Auto Sacramental de Calderón, "El Gran Teatro del Mundo". Cuando el pobre se queja del papel que le ha tocado representar. Dios le hace callar diciéndole que se trata de un papel, Basta con hacerlo bien. Posiblemente es más fácil salir airoso del papel de pobre que del comprometido papel de Rey. No tenemos pues que envidiar nada a los demás. Todos tenemos nuestro papel y hemos de cumplirlo lo mejor posible. No debemos intentar siquiera destacar en la pintura si somos negados para ella. Cada uno podrá decir que él no esta capacitado para esto o para aquello, pero nadie puede decir que no esté capacitado para trabajar.

Todo es necesario. Todos somos necesarios, sin embargo, lamentablemente, los mejores, los que poseen una mayor capacidad inteletual e incluso una mayor grandeza moral, son los que deben hacerlo todo. Muchos camaradas -ciudadanos en las naciones- excusan su deber de san do que no están capacitados para el

estos que se sienten tan incapaces of

drían ser un ejemplo ocupándose de la actividad más sencilla, incluso la más humilde, mantener limpio el local de CEDA-DE por ejemplo, pero no son capaces de ello. Son otros camaradas, con cargos directivos, los que tienen que hacerlo.

El trabajo es la única fuerza, sin esa fuerza vital no somos nada y la voluntad de trabajar la tiene todo el mundo, sin embargo muchos trabajan por dinero, otros por presiones familiares, pero muy pocos trabajan por simple convicción ideológica. Son conscientes de que es su deber, pero la molicie, la falta de voluntad, les impide cumplir con su deber.

Una y otra vez hemos de repetir lo mismo: el trabajo es nuestra única fuerza, nuestra gran fuerza, la energía vital que nos mueve y que nos llevará al triunfo. El trabajo, además, deja huella de su labor, Nada es estéril. En España hay muchos seguidores de pensadores como Evola ó Guénon, y sin embargo no existen obras suyas editadas. En cambio en España no existe ni un partidario de Evola -o mejor dicho sí, uno, Joaquín Bochaca- y este camarada tradujo el libro IMPERIUM que está editado en España. Un sólo hombre, Joaquín Pena en Barcelona, convirtió esta ciudad en un centro de wagnerismo mundial ¿For qué? ¿Acaso escribió muchos libros? ¿Acaso fue un hombre rico? No, simplemente trabajo, trabajó incansablemente por la causa del wagnerismo y los frutos de su trabajo, realizados hace medio siglo, siguen siendo importantes en Cataluña. El camarada Bochaca, después de muchos años de travajo, dejó lista la que es para nosotros, obra imprescindible para todo militante: "Historia de los Vencidos". El libro fue visto por varias editoriales y rechazado por todas. Llamados "camaradas" lo encontraron exagerado, otros lo consideraron anti-comercial, pero pusimos manos a la obra y allí está La Historia de los Vencidos, el Enigma Capitalista, El Mito de los Seis millones y dentro de poco Los Crímenes de los Buenos y tantos otros libros que irán apareciendo en el futuro. Gracias al trabajo agotador del camarada Bochaca escribiendo el libro, fue posible editarlo y gracias al trabajo no menos agotador de muchos que quizás no tenían capacidad para escribir un libro así, pero que tenían capacidad de trabajo y valuntad para trabajar, fue posible editarlo y de nuevo, gracias a haberlo editado, Bochaca pudo ponerse a babajar en otro libro etc. etc.

La a día la ideología nacionalsocrlisa está difundiéndose más y más en todo el territorio español ¿Por qué? Gracias al trabajo. Gracias al trabajo de los traductores se pueden tener libros de gran interés en español y que antes estaban reservados a los alemanes, gracias a los camaradas que trabajan en nuestras máquinas de composición y en nuestra imprenta, estos libros pueden editarse y gracias a los camaradas que pasan horas y horas, durante meses y años en mesas públicas por las calles de las ciudades españolas, es posible vender los libros y volver a empezar el proceso. ¿Resultado? Existen más ediciones de libros nacionalsocialistas al español -gracias a los camaradas argentinos, todo hay que decirloque a cualquier otro idioma del mundo, excepto el original.

Todo ello gracias al trabajo, como gracias al trabajo se levantó la Alemania arruinada de 1933 y pudo dar ejemplo de la fuerza que lleva intrínseca un pue-

blo trabajador.

No hay capacitados o incapacitados. El mundo, CEDADE, se divide entre trabajadores y haraganes. Unos escribirán, otros barreran, pegaran sellos o direcciones, hablaran en público o pegaran carteles, pero todos son simplemente, camaradas-trabajadores. En cambio los otros, vegetando y holgazaneando no sólo no predican con el ejemplo su ideología, sino que dificultan el camino que siempre hemos de seguir.

Nadie es más importante que otro. Todos tenemos una misión. Una será más vistosa y más aplaudida, otra será en cambio oscura y poco agradecida, pero todo trabajo contribuirá al éxito general. Todo, hasta lo más insignificante, es vital, fundamental para avanzar.

Somos el auténtico partido del trabajo, el partido de los trabajadores y nos sentimos orgullosos de ello. Sabemos que esta es nuestra fuerza y nuestra misión. Por ello una vez más hay que rogar a todos los camaradas, un esfuerzo, pero no aislado, ocasional, sino continuado. A horas libres y en forma amateur hemos de vencer a profesionales que dedican todo su tiempo a combatirnos. El esfuerzo es grande pero puede llevarse a cabo, simplemente hay que trabajar, todos, contantemente, en todo momento, lo exige así nuestro debe y el ejemplo de muchos camaradas que o dieron su trabajo a la idea sino su vida. Por ello y por la victoria que vendrá A LA LUCHA POR EL TRABA-JO. SEA.



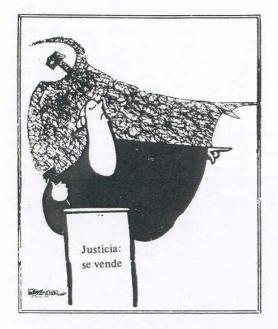

## JUSTICIA DEMOCRATICA

## ¿PROHIBIDO EL PARTIDO COMUNISTA?

Tal fue en un primer momento lo que me sugirió la lectura de un texto que me trajo a casa un funcionario. Se trataba de la notificación de ilegalidad de un partido, entre otros motivos por hallarse entre las entidades que "sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario". Naturalmente lo primero fue pensar en el Partido Comunista, aunque bien mirado el hecho de que Doña Dolores Ibarruri tenga su residencia en Moscu no significa necesariamente que en ese democrático país vayan a decirla lo que tiene que hacer. Después pensé en el PSOE, pues es miembro de la Internacional Socialista ,que además le apoya fuertemente en las elecciones por medio de donativos importantes, pero eso de "quien paga manda" no significa necesariamente que tenga que ser cierto, y el formar parte de una internacional no quiere decir que esté sometida a una disciplina internacional.

Seguí leyendo y ya lo ví todo claro. La prohibición se refería al Partido Europeo Nacionalrevolucionario que habíamos intentado legalizar. Eso si que era claro, sin duda alguna este partido estaría financiado, dirigido y controlado por alguna disciplina internacional, lo único que faltaba averiguar es cual. Segun nos enteramos se barajan varias posibilidades. Dado que se calificaba a dicho partido de nacional-socialista, era evidente que la Internacional debía ir por ahí. El hecho de que no exista ningún gobierno de dicha ideología y practicamente ningún partido pues todos estan prohibidos en todo el mundo, dificultaba un poco el asunto, pero era cuestión de investigar.

Por ejemplo , podría muy bien estar dicho partido sujeto a la disciplina del NOE, cuyo Secretario Amaudruz , a través de las clases de idiomas que imparte para ganarse la vida, podría financiar el nuevo movimiento. No había que descontar la posibilidad de que el Jefe Internacional de estePartido fuese el sueco Oredson, jefe del Partido Nordiska Risk Partiet que como sea que su trabajo de jardinero le deja bastante tiempo libre ,a lo mejor se ocupaba de los problemas españoles. No había que descartar tampoco la presencia cerca de los organizadores del Partido del búlgaro Pandelei Kostov, cuando en el Cotolengo

le dan dinero para el autobús para venirnos a visitar y, no debemos olvidar tampoco el tesoro de Rommel, la Internacional Negra, Odessa, Blancanieves -nombre claramente racista- o la posibilidad de que Hess, burlando a sus dos centenares de centinelas pudiese pasar instrucciones al Partido, o que Bormann con sus 80 años, desde Cochabamba nos mandase instrucciones a traves de buitres mensajeros, lo cierto es que éramos totalitarios, malos, cínicos, homosexuales -no, eso no, que no es un delito- y no sé cuantas cosas más. Todo lo habíamos hecho mal, o por lo menos así lo había entendido el Juez Julián SAMUEL Sanz Bayon. De los 19 puntos de que constaba el programa, 12 estaban contra la constitución. Entre estos relacionaremos algunas de las cosas que no vé bien la Constitución: "Garantizamos la libertad y su pleno ejercicio en tanto no perjudique a los más altos intereses de la nación"; "La Nación velará por la salud espiritual y física de todos sus individuos. En consecuencia se eliminaran toda clase de vicios y degeneraciones de la vida y costumbres. Así mismo se fomentará todo lo que, por el contrario, desarrolle la salud espiritual y





A nosotros nos prohiben. El Rey habla con el rabino

corporal". Valgan estan dos muestras, que suponemos que hubiese sido mejor redactar así: "No garantizamos la plena libertad ni su pleno ejercicio, excepto si perjudica a los más altos intereses de la nación" y el otro "La nación no velará por la salud espiritual y física de sus individuos. En consecuencia, no se eliminaran los vicios y degeneraciones y de ningún modo se fomentará el desarrollo de la salud espiritual y corporal", aunque, como dice Bernard Shaw sobre los mentirosos, es imposible saber la verdad incluso tomando por cierto lo contrario de los que ellos dicen.

¿Cuantos hay entre los funcionarios de hoy — que son los de ayer— que merecerían el verso de

Quevedo:

"que aunque vivirera solamente un día, viviera mucho más que merecía."

¿Como es posible que los mismos funcionarios de hace 10 años sigan en la misma pantomima de justicia, utilizando la ley, el Derecho, para justificar ordenes Ministeriales?. Claro que en los Ministerios hay todavía algunos funcionarios que fueron a la División Azul. Uno es el portero, el otro el ascensorista, el de más allá guardacoches, mientras que los otros como Figueruelo, Folchi, Vicente Talon.... han sabido nadar y guardar la ropa. ¿Por qué unos son porteros y otros en cambio Consellers?. Lo dice también Quevedo:

"Pues es cosa imposible, que aquel que no acompaña que no miente y adula y que no engaña alcance de la gente lo mismo que el que engaña, adula y miente"

Pero a nosotros, que sabemos lo que es la disciplina y que no tienen que engañarnos, podían muy bien ahorrarnos la teatralidad de intentar justificar lo injustificable. Bastaba llamarnos por telefono y decirnos: "Uds no son el Partido Comunista, ellos pueden ser legales y Uds no" y ya está. Pero no, quieren la "puesta en escena", lo cual servirá para tener que ir a Madrid un par de veces, y gastar tiempo y dinero en cosas inútiles. Ayer el funcionario Putez se atrevía con cualquier comunista y se sentía poco menos que un mariscal de campo cuando trataba con ellos. Ahora ha cambiado todo, menos el funcionario, que sigue sintiendose un mariscal, pero ahora cuando trata con nosotros.

Fuimos vencidos en 1945, ahorcados en 1946, prohibidos en 1979, insultados en todas partes y en todos los lugares, pero en cambio tenemos algo a favor nuestro: el diálogo. Nosotros somos ahora

los grandes defensores del diálogo, lo cual se demuestra por el hecho de que son los demócratas los que sistematicamente nos lo niegan. El diálogo es para nosotros fundamental pues nada perdemos en él. Antes de empezar cualquier debate público nosotros somos ante la gente asesinos, criminales, violadores de niñas, torturadores de niños, estafadores, maleantes, mientras que nuestros oponentes demócratas y comunistas son personas angelicales, buenas por naturaleza, perfectas por definición. De un debate tal -como fue el caso de los pocos debates en que pudimos intervenir sobre el tema Holocausto- lo peor que nos puede pasar es salir como entramos, mientras que tenemos la posibilidad de que alguien mejores su opinión respecto a nosotros o la empeore respecto a los otros. El problema es sencillo . Nosotros de un debate no podemos salir más "malos" de como entramos, ni ellos más "buenos", lo que si es probable es que nosotros salgamos algo menos "malos" y ellos algo menos "buenos". Esta es nuestra fuerza. Citemos de nuevo a los clásicos, esta vez a Calderon:

"Tu eras ayer soldado y hoy tienes cetro real, yo era ayer un general y hoy soy un hombre afrentado Tu has subido y yo he bajado. YO NO TENGO QUE TEMER Y TU TIENES QUE SENTIR PUES BAJO PARA SUBIR PUES SUBES PARA CAER.

Vamos poco a poco, muy poco a poco, pero hacia arriba. Ellos también muy poco a poco, pero van hacia abajo. Un día u otro se cruzaran nuestros caminos, pero mientras tanto el diálogo será nuestra mejor arma. Deben pensarlo así todos los camaradas. No importa que incluso salgamos derrotados de un debate por falta de experiencia, eso no empeorará nuestra situación. De un debate solo podemos salir ganando, y pensad que no existe

ni traidor sin temor ni ofendido sin venganza.

El tiempo trabaja a nuestro favor. Y todos nosotros a favor del tiempo, del tiempo nuevo que llegará aunque cien funcionarios le hagan llegar una célula de emplazamiento y le conminen a marcharse. Las tormentas se ven venir, pero no se puede impedir que lleguen y así el nuevo tiempo llegará con el estrépito de la tormenta y como ésta, se verá, se ve, acercarse, despacio pero firmemente, oscureciendo el horizonte democrático que se acerca a su fin.

JORGE MOTA

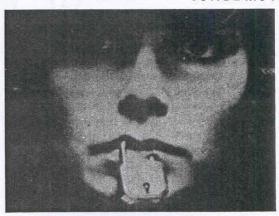

## Reunión en Estrasburgo

## CRONICA DE STRASSBURGO

El 4 de Agosto de 1979, tuvo lugar la última rcunión de la Comisión Técnica del "Nuevo Orden Europeo", con representantes de Italia, Alemania, Francia, Belgica, Suiza y España por quien representó nuestro Presidente Pedro Varela, y el camarada Enrique Rufas en nombre de CEDADE.

En la III Declaración de Barcelona, el Nuevo Orden Europeo, denunció una vez más la corrupción democrática de las "elecciones europeas" y el hecho consumado de que fué elegido como presidente del "Parlamento Europeo" de Strassburgo, la Ministro Judia del gobierno francés, Madame Simone Veil.

Totalmente democrático el carácter antieuropeo de la llamada "asamblea europea" que promueve la expulsión de las naciones europeas de africa, protege las acciones de los terroristas africanos y comunistas contra la población rhodesiana y surafricana; una "asamblea europea" que confirma la actual división de Europa y de Alemania en particular entre los dos poderes del Judaismo Internacional. el Comunismo Soviético v el Democratismo Liberal. La elección de la judía Simone Veil, simboliza de hecho la verdadera dirección de Europa.

Continua la represión en Italia v Alemania, donde el Camarada Thics Christophersen debe enfrentarse en Octubre de 1979 a un nuevo juicio que pretende ponerle fuera de la ley por sus actividades de aclaración histórica por ejemplo, contra Schönborn por contestar al "mito de los seis millones", a Udo Walendy por la publicación de libros "peligrosos para la juventud", contra Eisermann acusado de terrorismo sin una sola prueba y un nuevo proceso iniciado contra el Dr. Stäglich por su libro "Der Auschwitz Mythus" y prefacio a la "Mentira de Auschwitz" sin mencionar al camarada Manfred Roeder que sigue exiliado bajo presión de condena perpetua, etc. En Italia ha sido arrestado el camarada Claudio Mutti y en prisión continúan miles de camaradas, represión nunca vista en épocas antidemocráticas y mucho menos con Mussolini, donde las penas de muerte en sus 22 años de gobierno ascendieron a

En Francia, ha sido prohibido el libro "Les pires ennemis de nos peuples" de Jean Boyer, se ha paralizado la reedición de la revista "Signal" de Ediciones Minute; Francois Brigneau ha sido acusado de "incitación al racismo" por su crítica al film "Holocausto". Se han abierto nuevos procesos contra Touvier y Legay. Aumento del terrorismo contra camaradas nacionalrevolucionarios.

En España, el gobierno democrático ha prohibido el Partido Europeo Nacionalrevolucionario promocionado por CEDADE, acusado de racista, totalitario y contrario a la nueva constitución españo- ejemplares de su obra. la. La fuerte campaña realizada por CEDADE en contra del film "Holocausto" ha llevado al Gobierno Civil de Barcelona a realizar presiones en contra de nuestra organización y la apertura de un expediente mediante el cual se nos coacciona al pago de una multa de medio millón de pesetas para la próxima campaña. El Ayuntamiento Socialista de Barcelona, ha impuesto una multa pagadera de inmediato por el reparto de propaganda por la calle. El gobierno de Madrid, igualmente, amenazó al camarada Leon Degrelle con su extradición si se publicaba masivamente su obra "Carta al Papa" a propósito d. Auschwitz y su visita al mismo.

Así mismo, las fuerzas de extrema izquierda españolas, han llevado a cabo un ataque directo contra CEDADE realizando una campaña de recogida de firmas para nuestra prohibición, dirigidas a la Presidencia del Gobierno. Tanto en Valencia como en Barcelona, las campañas contra CEDADE han sido iniciadas curiosamente como respuesta nuestra campaña radiofónica, editorial y política contra la mentira histórica y el Judaismo Internacional.

En Bélgica, ha sido abierto un nuevo proceso contra Degrelle, Adrianne Tart y Debbaudt, el primero como autor de "Carta al Papa" y los segundos como difusores y editores dela misma.

La Comisión Técnica de Strassburgo comunica el Congreso de Historiadores independientes que tuvo lugar en Los Angeles del 31 de Agosto al 2 de Septiembre del 79, para el desarrollo de sus trabajos sobre la verdad histórica, donde participaron todos aquellos más famosos, como Udo Walendy, Thies Christophersen, Richard Harwood, Richard Butz, Faurrison, etc. El camarada Joaquín Bochaca, autor de "El Mito de los Seis Millones" envió un comunicado de adhesión y

A nivel práctico, los camaradas asistentes a la Comisión Técnica del NOE en Strassburgo los días primeros de Agosto, acordaron y preveieron la publicación definitiva de la Revista en cinco idiomas "EUROPAE", editada por CEDA-DE y que será órgano de expresión del Nuevo Orden Europeo, cuyo primer número saldrá a finales de Octubre de 1979.

Queda prevista la celebración del róximo Congreso del Nuevo Orden Europeo, en las Islas Balcares, en vista de la represión reforzada en toda Europa, donde probablemente se aprovechará para celebrar el Congreso anual de "Die Bauerns-chaft" que dirige el camarada Thies Christhopersen, y el próximo VII Día Nacional de CEDADE si los preparativos y fechas son oportunas para el nismo.

## RACISMO

## LA HERENCIA ESPIRITUAL POR E.AYNAT

## LA HERENCIA DE LAS FACULTADES INTELECTUALES Y DEL CARACTER

En el siglo pasado, el investigador inglés Francis GAL-TON comprobó por medio de estadísticas en una famosa obra ("Hereditary Genius") que las personas que tienen parientes de gran inteligencia tienen descendientes con análogo caracter en una proporción superior a la media normal.

Detenidas investigaciones llevadas a cabo en muchos países llegaron a la conclusión de que -por regla generallos genios y talentos sobresalientes provenían de familias que se destacaban por sus cualidades intelectuales. RATH investigó las relaciones familiares de muchos alemanes célebres con la intelectual Regina Burkhardt y su marido Karl Bardili, que vivieron a principios del siglo XVII en Tubinga. Son descendientes directos de este matrimonio, entre otros, los poetas Uhland, Hölderlin, Gerok, los filósofos Schelling y Hegel y los escritores Schiller, Kerner y Mörike. El estudio de los ascendientes de Hegel permite ver que el 44 o/o de sus antepasados eran académicos e intelectuales, y de ello resulta el que se fueran acumulando continuamente valiosos caracteres hereditarios, ya que estas familias habían buscado una selección rigurosa de las mujeres que condujo a resultados inmejorables.

La citada obra de GALTON trae innumerables árboles genealógicos de grandes pensadores, músicos, escritores, artistas, etc. de la humanidad que corroboran la tesis anterior. Sirva como ejemplo el diagrama de ascendencia de Arthur Schopenhauer, interesante porque muestra en los antepasados —al lado de cualidades geniales— tendencias psicopáticas y pesimistas que fatalmente heredará el filósofo de Dantzig.

Como contrapartida lógica, la DEBILIDAD MENTAL es igualmente hereditaria. Un ejemplo expresivo nos lo dá el estudio de la familia americana Kallikak. El diagrama genealógico se reduce a un padre originario y a dos madres de distintas familias. El padre era Martin Kallikak, hijo de unos honrados labradores. Durante la guerra de la independencia americana conoció en una hostelería, siendo soldado, a una muchacha débil mental. De sus relaciones con ella nació un hijo, ilegítimo, cuya descendencia fue deplorable. GOD-DARD estudió 480 descendientes directos de dicho hijo. comprobando que existían 82 muertos prematuros, 143 débiles mentales, 36 hijos ilegítimos, 33 prostitutas, 24 alcohólicos, 3 epilépticos, 3 criminales, 8 dueños de prostibulos y solamente 46 (el 10 o/o) personas normales, sin que se tengan noticias de las restantes.

El mismo Martin Kallikak se casó después con un mujer sana, sin tara hereditaria, de cuyo matrimonio resultó un plantel de hombres sanos y capacitados. Esta rama legítima consta de 496 descendientes, entre los que solo se encuentran 2 alcohólicos y un pervertido moral, siendo los demás personas inteligentes y capaces, incluso algunos sobresalientes.

Este ejemplo de los Kallikak demuestra el caracter transmisible de las facultades mentales en sus dos aspectos: debilidad mental por un lado y talento y sensatez por otro.

Otros muchos estudios dan como resultado, sin excepción la cualidad hereditaria del talento y la psicopatía. Las investigaciones de REITER y OSTHOFF es estudiantes deficientes dieron como resultado que el 24o/o había recibido la tara hereditaria del padre, el 32o/o de la madre y el 11'6 por ciento de ambos padres. En este último caso, el 90'7 por ciento de los hijos eran mentalmente defectuosos.

Tales resultados fueron confirmados y complementados con el estudio de los GEMELOS MONOZIGOTICOS. Explicaremos que tales gemelos son los que provienen de un solo óvulo, fecundado por un solo espermatozoide, y este huevo, en un momento dado de su desarrollo, se fragmenta en dos embriones: los gemelos monozigóticos o "verdaderos



El igualitarismo marxista y democrático es una dictadura de los seres astreros y masificados, una demagogia de la masa y la escoria que nos gobierna.

on hombre igual a un veto es la expresión de este igualitarismo que se inicia en el Parlamento y culmina en el marxismo.

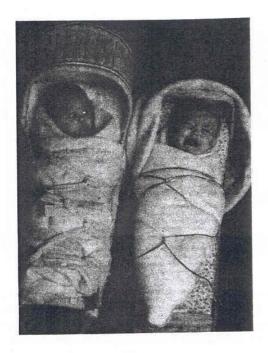

Un niño blanco y uno indio navajo recien nacidos .sin educacion previa, fueron puestos en la cuna tradicional "navaja" (torturante a todas luces). por primera vez. El niño navajo se amolda mientras el ario llora sin cesar. Dos caracteres geneticos diferentes ante la vida.

gemelos". Por el contrario, los "falsos gemelos" provienen de dos ovulos fecundados cada uno por un espermatozoide. Estos "falsos gemelos", al haber recibido patrimonios hereditarios diferentes, son solo niños que se han desarrollado al mismo tiempo en el útero materno: pueden no ser del mismo sexo y diferenciarse mucho. Los "verdaderos gemelos", al recibir el mismo patrimonio hereditario, son siempre del mismo sexo y se parecen extraordinariamente. Al ser genéticamente iguales, toda diferencia (física o psíquica) se deberá solo al medio.

Los trabajos de LINDZEY (1967) y JENSEN (1969) muestran la correlación de la inteligencia (C.I.) entre distintas personas, emparentadas o no:

| PARENTESCO                    | CORRELACION MEDIA |
|-------------------------------|-------------------|
| Gemelos monozigóticos criado  |                   |
| Gemelos monozigóticos criado  | os aparte 75 o/o  |
| Gemelos dicigóticos mismo se  | xo 56 o/o         |
| Gemelos dicigóticos diferente | sexo 49 o/o       |
| Hermanos criados juntos       | 55 0/0            |
| Hermanos criados aparte       | 47 0/0            |
| Niños no emparentados criado  | os juntos 24 o/o  |
| Niños no emparentados criado  | os aparte 1 o/o   |

Observamos que los gemelos monozigóticos criados aparte ( o sea, en medios totalmente distintos) guardan una correlación del 75 o/o, que por otra parte es complementaria aproximadamente con la correlación que guardan los niños no emparentados criados juntos, lo que nos permite aislar el factor "medio" en un 25 o/o. Por tanto, en lo relativo a la potencia intelectual, los factores genéticos contribuyen —como mínimo—con un 75 o/o.

A pesar de estos datos definitivos, los liberales y marxistas —en desesperada defensa de sus trasnochadas y pseudocientíficas teorías— siguen insistiendo en la importancia del medio y en la "educabilidad total" del hombre, dejando al margen totalmente el factor genético. Desgraciadamente para ellos, la ciencia moderna les ha dado la puntilla al investigar la HEREDABILIDAD de diversos organismos y características:

| ORGANISMOS Y CARACTERISTICAS            | HEREDABILIDAD  |
|-----------------------------------------|----------------|
| Coloración de la piel en vacas frisonas | 95 0/0         |
| Peso del ganado vacuno muerto           | 85 0/0         |
| Estatura humana                         | 81 o/o         |
| COEFICIENTE ITELECTUAL DEL HO           | MBRE 81 o/o    |
| Peso del hombre                         | 78 0/0         |
| Indice cefálico del hombre              | 75 0/0         |
| Altura de la planta del maíz            | 70 0/0         |
| Peso de los huevos de la gallina        | 60 0/0         |
| Peso del vellón de oveja                | 40 0/0         |
| Producción de leche del ganado vacuno   | 30 0/0         |
| Cosecha de maiz                         | 25 o/o         |
| Producción de huevos de gallina         | 20 o/o         |
| Tamaño de la mazorca de maiz            | 17 o/o         |
| Según TH                                | OMSON y JENSEN |

Vemos que la heredabilidad del C.I., Coeficiente de Inteligencia, es nada menos que del 810/0, heredabilidad muy superior a la de la producción de huevos en las gallinas o la de la producción de maiz. Recordemos que, por procedimientos selectivos, los agricultores han conseguido elevar la producción de maiz enormemente y los zootécnicos la producción de huevos. ¿Qué sucedería si aplicasemos el mismo mecanismo selectivo para la inteligencia humana?... El "superhombre" de Nietzsche no sería ninguna utopía.

Aparte de la inteligencia pura, está también demostrada la heredabilidad de otras facultades intelectuales: el talento matemático, la música (según PHILIPTSCHENKO, el talento musical dependería de cuatro pares de genes), diversas cualidades artísticas, etc. Entre centenares de ejemplos destaca el de Juan Sebastián Bach, en cuyo árbol genealógico, en cinco generaciones seguidas, se reúnen 34 individuos con aptitudes musicales. Se podrían citar también las familias de Beethoven, Mozart, Bernouilli, Siemens, Darwin-Galton, etc.

En las cuestiones de la heredabilidad del caracter y, sobre todo, de la CRIMINALIDAD se han producido investigaciones muy importantes que han tirado por tierra el mito demo-marxista sobre lo económico y lo ambiental como únicas causas de la delincuencia. Veamos: la méndiga america-



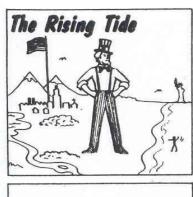













na Ada Juckes, que murió en 1740, dejó un diagrama de descendientes de 2.280 individuos, de los que se han estudiado 709 y que se clasifican así: 64 dementes, 174 inmorales, 142 méndigos, 196 hijos ilegítimos y 77 criminales, de los cuales había 12 asesinos.

El investigador sueco LUNDBORG estudió una familia de campesinos compuesta de 2.232 individuos, de los que había datos de 1.909. El alcoholismo, la inmoralidad, la demencia, la debilidad mental y el suicidio se encontraban en esta estirpe en un porcentaje aterrador. Los padres originarios eran trabajadores apacibles, pero entre sus ascendientes los había con cualidades morales nocivas y de sus seis hijos, dos eran alcohólicos. A partir de esta generación, los crímenes y vicios toman enorme incremento, A PESAR DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (muy favorables, por ser vida campestre y sana). Sucedió que la tara se incremento por la frecuencia de los matrimonios consanguíneos.

Un último ejemplo es el de la familia Zero. El padre originario –trabajador y normal— nació en Suiza en 1639. Varios miembros de la familia se casaron con mujeres entre las que había algunas con antepasados dementes, y de estos matrimonios parten las líneas que estudiamos. La gran mortalidad infantil, el idiotismo, la demencia, la inmoralidad, la mendicidad y los crímenes de todas clases, concurren, aisladamente o asociados, en los distintos individuos con una frecuencia espantosa. Esta predisposición se vió favorecida por la influencia nociva del medio que ocasiona la vida nómada.

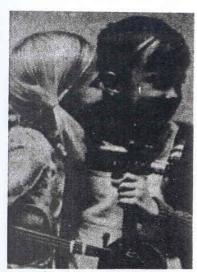

La desaparición de nuestra raza, de nuestros niños, significa el fin del mundo superior, del arte, de la cultura. Es el advenimiento del submundo de la brutalidad materialista.

Sacamos de todo ello la conclusión de que aunque no se puede hablar de un factor hereditario determinado e uniforme, es indudable que la inclinación a la perversión moral se transmite de modo muy pronunciado. Las investigaciones han comprobado que el 93 o/o de los hijos son viciosos o criminales cuando los son ambos padres, y el 50'3 0/0 cuando solamente lo es uno de los padres.

La investigación sobre gemelos ha confirmado estos hechos, pues cuando un gemelo monozigótico es un criminal. el otro —en abrumadora proporción— también muestra tendencias delictivas.

Lo expuesto nos permite deducir que podemos encauzar por buen sentido algunos casos de imperfección psiquica hereditaria mediante medidas médicas, pedagógicas y sociales, pero tales precauciones solo surtirán efecto en la mejoraFENOTIPICA del sujeto, por ejemplo, puede mejorar intelectualmente por efecto de la educación y de la influencia moral, pero sus descendientes no se verán libres de la tara hereditaria. Es decir que si se ven sometidos nuevamente a un influjo moral nocivo, volverán a manifestar sus malas inclinaciones según las leyes inquebrantables de la herencia.

La educación y el ambiente pueden llegar a obtener una mejora en el fenotipo, PERO NUNCA EN EL GENOTIPO.

; SOMOS ESCLAVOS DE LA HERENCIA!

## BIBLIOGRAFIA

- "El misterio de la herencia", J.FRIED.
- "El hombre", J.ROSTAND.
- "Doctrina de la herencia". J.GRAZ.
- "Diversidad genética e igualdad humana", T.DOBZHANSKY
- "Raza, inteligencia y educación". EYSENCK
- "Hereditary Genius", F.GALTON.
- "La herencia psicológica", T.RIBOT.

ENRIQUE AYNAT EKNES VALENCIA



# CEDADE aunidad?... TRARAJU!

TRABAJO EN LUGAR DE UNIDAD

"Lo que tenemos que hacer es unirnos" nos dicen frecuentemente esos
esporádicos visitantes de nuestro local.
En realidad deberían decir "Lo que teneis que hacer es uniros", pues el incluirse ellos en tal afirmación no deja de ser
absurdo pues los que más hablan en este sentido, son los que menos hacen, los
que dicen ser y estar con todos, y que
en realidad ni son ni estan con nadie.

Eso de unirse los diversos grupos antimarxistas españoles se está convirtiendo cada día más en una especie de obsesión. El que unos defiendan la raza y los otros la combatan; el que unos sean combatidos por el judaísmo y los otros apoyados por él; el que a unos del preocupe el arte y a los otros el fútbol; etc. etc. etc. parece no ser motivo suficiente para nada. Nosotros podríamos decirles: "Venid a un concierto con nosotros" y quedarían horrorizados; mientras ellos nos invitarían, también sin éxito a rezar el rosario en la Capilla del Arcangel San Gabriel -y que conste que el que esto escribe, es católico convencido-. Lo importante no es la unidad, ni la unidad de la patria, ni la unidad de los grupos antimarxistas. Lo

ROJA y NEGRA

CALLED A LA CALLED A RECOMMENDA

CALLED A LA CALLED A RECOMMENDA

CALLED A LA CALLED A RECOMMENDA

VIGENCIA de la Called A C

importante es trabajar, poner manos a la obra y continuar en la brecha.

Estaba ayer a las dos de la madrugada ordenando un confuso caos de revistas y propaganda reciba en los últimos 15 años y no podía por menos que desmoralizarme. Encontré los "Principios fundacionales" de Cruz Ibérica, aquel grupo de efímera existencia que se inmortalizó por un atraco al Banco Atlántico que, tenía que pasar, les salió mal. En esos principios, es decir, en su programa, nos dedicaban algunas indirectas dignas de mención: "Existen hoy grupos "europeístas" que pretenden representar la mejor radicalidad como defensores de la raza blanca.

Docenas de revistas y gropusculos que se hundieron en la vagancia y egoismo de sus dirigentes. No indigna la variedad sino su incapacidad total para hacer nada serio.











El campo les es muy favorable (?) y su posición implica deformaciones en el ideario de patria sobre la base de tal antisemitismo, el cual constituye un pilar principalísimo en el conjunto ideológico que exhiben..." texto redactado por Alcazar de Velasco. Mucho empuje, pero el grupo desapareció enseguida. Encontré también el boletín interno de Fuerza Joven de Barcelona, el núm. 8, me parece que el último que se hizo. Estaba igualmente COMBATE, de la XVII Centuria de la Guardia de Franco, igualmente desaparecida, "Hoja Informativa" del Círculo Doctrinal "José Antonio" de Madrid, que también pasó. "Rojo y Negro", núm. 0, que creo recordar fue el primero y el último, sección sindical -como si la hubiesen tenido- de los Circulos Doctrinales de Barcelona, "Negro", en este caso el número 00, aquella publicación en la que colaborara nuestro Concejal de la Generalitat Folchi y en cuya editorial leemos: "Negro porque creemos que eso de la "juventud incómoda" es algo más que un "slogan" de los voceros de la prensa judía". "Cuadernos para el monólogo", desaparecida en su núm. 3; El núm. 1 de "Apostoli Veritatis" igualmente fenecida; las "Hojas de Combate" del Distrito Tetuan de Madrid que habiéndose mantenido durante bastante tiempo, desaparecieron igual que las otras; el "Boletin Informativo del Círculo Doctrinal José Antonio de Puertollano, desaparecida también... Las dos o tres publicaciones que hizo el PENS, el "No Importa"... con grandes ambiciones y efímera ida. Todas ellas a ciclostyl, todas ellas producto del entusiasmo de unos minutos. También encontré otras como "Dios lo quiere" publicación religiosa que debido a la tenacidad de unos muy pocos sigue editándose desde hace 8 años; "En Pie" aquella revista del distrito centro de falange de Madrid que con colaboraciones de Vicente Talón cuando era fascista, mantenía una postura admirable hasta los años 60, cuando cambió el rumbo ostensiblemente con gran provecho para su continuidad; "Juanpérez" revista casi precursora de nuestro boletín, pues algunos de los primeros camaradas colaboraban allí y fracasada por haberse cansado el editor; "Roja y Negra" la revista falangista de Buenos Aires, que también terminó en fracaso en su singladura edito-

"Ahora empezamos a luchar" F. Kuhfuss pocos días antes de morir en su lecho de muerte.

"No es suficiente ser simpatizante, es preciso ser activista, sin esperar ningun reconocimiento por parte de los demás".

"El trabajo siempre lo hacen unos pocos!, debe ser nuestro honor pertenecer a esa minoría". F. Kuhfuss

be ser

rial; "La contra-reforma católica del siglo XX" que se editó en español durante unos años; todas estas, mejor editadas, de mayor duración, exceptuando "Dios lo quiere" también han desaparecido.

Por último encontré dos preciados tesoros, la precursora de nuestro boletín "Joven Europa", cuyo número 1 fue editado en Madrid el 26 de febrero de 1963. Pese a ser a ciclostyl duró bastante tiempo. Y por último el "Boletín Informativo" del Distrito VII de FET y las JONS, auténtico precursor de nuestro boletín nacional y del que aparecieron únicamente 3 número. El primero en febrero de 1959. En él colaboraban Angel Ricote -nuestro primer presidente-; nuestro inolvidable Friedrich Kuhfuss; Julio Garduño Calvo, carnet núm. 2 de CEDADE durante años; Raoul Maurin, colaborador en el primer congreso del NOE en Barcelona, Agustín Vargas, hasta hace poco nuestro Vicepresidente... A los tres números la publicación fue prohibida por los mandos falangistas, esos que viviendo ahora estupendamente bien, quieren que nos unamos pues luchamos contra lo mismo, lo cual no es exacto pues en su día ellos lucharon contra nosotros, cosa esta de luchar contra nosotros que nosotros nunca hemos hecho.

Imaginemos por un momento que todas estas publicaciones hubiesen continuado editándose. Imaginemos un promedio de tirada de 3.000 ejemplares por

ejemplar, contemos una media de edición desde 1970 y tendremos unos 5.000.000 de ejemplares de propaganda distribuída en toda España. Eso hubiese sido algo positivo y además no hubiese sido difícil. Y tengamos en cuenta que solo hemos mencionado unos pocos de los muchos boletines que salieron en España desde hace 40 años. La crisis de las fuerzas anticomunistas no es de unidad sino de trabajo. La crisis de España tiene aus origenes en lo mismo: falta de traba'o. Creo que sabiendo donde está el fallo es más fácil ponerle solución, perc sinceramente lo dudamos. La Falange ha muerto. como han muerto sus miles de boletines ciclostylados, la Falange murió por alla el año 1936 en Alicante y sobrevivieron algunos falangistas que se irrogaron la representatividad de un partido al que no representaban y que les ha servido para enriquecerse como Girón, Fernandez Cuesta, etc. No seamos demócratas, no discutamos más. Trabajemos y nos daremos cuenta de que es la única manera de hacer algo.

> Mucho cuesta lo que mucho vale



El "Boletin Informativo" que fue precursor de los primeros números de CEDADE. Fue prohibido entonces por esos mismos mandos Falangistas que ahora quieren ser FE de las JONS. Entonces solo eran funcionarios al se vicio de sueldos y chanch... os.

NUESTRO
FUTURO ES
NUESTRA
JUVENTUD

## NUESTRAS IDEAS



De este nacionalismo y la necesidad de una verdadera justicia social surge nuestro socialismo. Socialismo en el que cada uno deberá poner plenamente toda su capacidad al servicio de la nación de la que recibirá suficiente y proporcional compensación. Defendemos la propiedad privada que deberá ser accesible para todos los ciudadanos, limitada y responsable.

## LA ECONOMIA

La mayoría de partidos políticos presentan en sus programas unos esquemas relativos a las futuras reestructuraciones económicas que apenas difieren entre unos y otros. El progreso de la informática permite a todo partido conocer aquellos puntos que por las razones que sean gozan de una mayor popularidad en la nación, y adaptan a ellos sus programas políticos.

Es fácil encontrar en dichos esquemas consideraciones tan estimables como el deseo de pensiones de jubilación al cien por cien del salario real, reducciones de jornada laboral, aumento de vacaciones, salario mínimo sensiblemente superior al del momento, cien por cien según salario real en accidentes de trabajo, etc.

Quiero eludir completamente la enumeración de puntos demagógicos fáciles de exponer e imposibles de cumplir. Sería más fácil hacerlo en nuestro caso, muy distantes del poder, pero aún así no queremos seguir el ejemplo de todos aquellos partidos que sin especificar los medios con los que piensan realizar sus programas, exponen ideas del legendario país de Jauja donde las gallinas vuelan asadas al alcance de la mano.

En la medida de lo posible, quiero referirme exclusivamente a aquellas reformas de estructuras que son susceptibles de realizarse bien sea inmediatamente o en forma progresiva, pero que no están directamente relacionadas con el dinero, es decir, que pueden ponerse en práctica al margen de que la economía del país esté floreciente o no. Las medidas enumeradas estarán siempre encaminadas no sólo al saneamiento de la economía sino también a crear una economía más justa y equitativa, aunque, repito, se trate de una economía pobre.

Igualmente quiero dejar constancia de que en ningún caso nos preocuparía el que las medidas apuntadas resultasen en la práctica poco viables o existiesen otras más apropiadas a la coyuntura política y económica de un momento dado. Básicamente lo que debe mantenerse siempre son los principios éticos y morales que inspiran las medidas, pero



El hombre actual esta totalmente mentalizado por las teorias materialistas y economicistas del marxismo y capitalismo.

nunca las medidas en sí. Las diversas soluciones o disposiciones son medios para alcanzar un fin y si bien el fin permanece inmutable, los medios pueden cambiarse.

Mantenerse apegados a unos determinados sistemas que en la práctica han demostrado no ser adecuados o se ha comprobado que pueden ser mejorados, simplemente porque dichos sistemas se contienen en un programa o porque se trata de estructuras de varios lustros, nos parece una solemne estupidez. En cualquier momento estaríamos dispuestos a variar los puntos que fuesen necesarios para dotar de mayor movilidad a la economía, aunque dichos puntos pudiesen estar en contradicción con los medios o las técnicas ensayadas en un principio, pero nunca contra los principios generales que las inspiraron.

El primer error que se encuentra en muchos regimenes políticos, o en los programas de muchos partidos, es creer que las soluciones destinadas a mejorar la economía han de limitarse a un tipo de ellas y que todos deben sujetarse a ellas. Esto es un error. Pero lo que hay que distinguir especialmente es si, entre un determinado número de soluciones, hay algunas que no son moralmennte aceptables. Una vez desechadas estas, todas las demás son susceptibles de ser aplicadas.

Es decir, diversas medidas éticas son igualmente válidas aplicadas a un mismo tiempo, pero aquellos sistemas u organizaciones que por sus características se aparten de los principios que inspiran la ideología, deben apartarse y relegarse, aunque se pueda presumir que aplicándolos la economía se vería beneficiada. Es decir, aunque nosotros creyésemos auténticamente que el régimen capitalista trae consigo una mayor riqueza económica, incluso para las clases bajas, pero una distribución injusta, aboliríamos dicho

sistema aunque ello significase una menor riqueza y una prosperidad menor.

A este respecto los argumentos frecuentemente utilizados de que el comunismo es un sistema inferior al occidental pues la riqueza en los países comunistas —incluso la del obrero— es inferior a cualquier país capitalista, ello n significa para nosotros un argumento, pues auténticamente, que un sistema económico no traiga la riqueza pero sí la justicia, es para nosotros más importante.

De hecho lo uno y lo otro va íntimamente ligado y es imposible concebir un sistema económico concebido dentro de la más estricta moralidad y que resulte en la práctica un fracaso, pero es importante constatar este hecho. Lo importante es un sistema económico justo, aunque los resultados finales no fuesen desde el punto de vista exclusivamente material tan estimables. El grave defecto del comunismo se halla en que su fracaso económico tiene un doble defecto: por un lado, el comunismo es principalmente un mero sistema económico, por lo cual el fracaso en este terreno es un fracaso general de la ideología, y por el otro, al poseer una mentalidad materialista y limitar sus objetivos a los bienes materiales, resulta catastrófico el resultado obtenido que, además, tampoco es justo.

Aplicando estas últimas consideraciones al terreno de la naturaleza de la Empresa: propugnamos los mismos principios apuntados, es decir, la supresión de aquellas formas que no aparecen a nuestros ojos como justas y que, aunque beneficiosas desde un punto de vista estrictamente económico, no puedan justificarse moralmente.

Diversas soluciones, la socialización, el cooperativismo la libre empresa, la participación del obrero en los beneficios, etc., etc., son diversas solucior es que pueden aplicarse simultaneamente en un mismo país.

Desechamos rotundamente y por principio la sociedad anónima por cuanto representa la hegemonía del dinero sobre el hombre. Admitimos todo tipo de empresas en las cuales el dinero no puede apagar, dominar o controlar la iniciativa. En la Sociedad Anónima, los accionistas -aunque en ocasiones no son sino dos o tres personas de la misma familia que toman dicha modalidad por sus ventajas- no intervienen en el proceso de producción de la empresa y en cambio pueden controlarla. Por ello es precisa una total reestructuración de la empresa enfocándola siempre dentro de sus propias características. Defendemos la propiedad privada y especialmente la iniciativa privada, por ello toda persona que quiera invertir en una empresa, puede aportar su capital a ella y exigir una parte proporcional de beneficios -descontada lógicamente la parte del que la dirige, y del auténtico propietario- pero no puede intervenir en la dirección, ni opinar sobre su sistema de producción o sobre los salarios del personal. Es la persona que ha crea-



El gran enemigo del obrero y todo el pueblo es la Alta Finanza, la Banca. El empresario, el obrero, son explo tados y sobretodo mentalizados por la Alta Finanza, el poder del crédito.

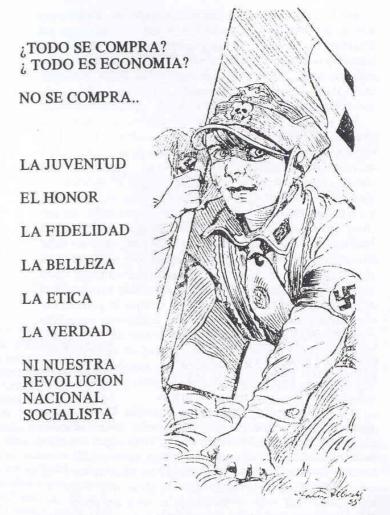

do la empresa, es decir, la auténticamente propietaria de ella, la que tiene facultad para decidir cuanto crea necesario en relación con ella. Si dicha empresa ofrece por sus garantías económicas y por la solvencia demostrada interés para invertir en ella dinero no puede exigir sino una participación en los beneficios si los hay, que deberá haberlos para evitar que dicho capital se retire. Pero en ninguna manera el que aporta el capital puede dominar o controlar al que aporta el trabajo y la idea creativa.

Sobre este mismo principio hay que constatar que tampoco puede admitirse que el propietario pueda llevar a la quiebra la empresa y no tener responsabilidad alguna. El propietario siempre responderá con sus propios bienes y en todo caso deberá llegarse a una solución equitativa para obreros, propietario o propulsor de le iniciativa y capitalistas, a fin de que las pérdidas se repartan entre todos de acuerdo con su nivel económico.

No hace falta decir que también es preciso - o cual está en el ánimo de todos— que los talones sin fondos, las letras devueltas, las quiebras fraudulentas, las suspensiones de pagos, representen auténticas responsabilidades y que los acreedores puedan tener la seguridad de cobrar sus deudas. El actual sistema de impagados, presupone una falta total de moralidad en la mpresa para la cual pagar no es necesariamente una obligación. Las empresas saben en todo momento lo que han de pagar pero no lo que cobrarán y ello impide el buen desarrollo que la accoromía.

Otros tipos de formas de la empresa, bien sea en su estructura general o en particularidades, deben ser admitidas en tanto no contravengan el principio fundamental de que el dinero no controle al trabajo. La participación de beneficios de los obreros es una fórmula positiva pero no necesariamente única ni mucho menos obligatoria. Otros piensan en forma distinta pero en general dicha fórmula puede ser admitida, como lo puede ser el cooperativismo, que en muchos sectores, ha dado un excelente resultado.

Los hombres no son iguales; este constituye uno de nuestros postulados más importantes, y por ello tampoco las empresas en las que trabajen pueden serlo. Las diferencias humanas se hallan a todos los niveles, desde la propia personalidad, hasta las aptitudes, cosntitución física, naturaleza de la empresa, ubicación, región, etc., y por ello, a cada sector o grupo de personas corresponde un sistema distinto.

En resumen y al margen de los salarios mínimos que pueden ser justos o injustos y que resultaría inutil fijar ahora y aquí, fundamentalmente al obrero se le debe pagar en razón de su trabajo, pero no sólo de la naturaleza del trabajo, sino también en razón de su calidad y cantidad. Lógicamente una modernización de maquinaria tiende siempre a simplificar el trabajo y a aumentar la producción. En este caso, un trabajador debe verse beneficiado por la mayor facilidad en el trabajo o su mayor seguridad, pero no debe necesariamente percibir un mayor salario por el aumento de producción que se debe a la máquina, sin embargo, todo obrero tiene el derecho de percibir un sueldo proporcional al trabajo realizado. Los trabajos de cadena de producción con número de piezas fijas permiten determinar muy bien -en el aspecto cantidad- las clásicas primas de producción, pero dichas primas se basan en cálculos de controladores que fijan los límites tan elevados que superarlos significa una auténtica explotación de cada obrero, explotación que se hace cada uno para lograr una prima,

Debe existir un ritmo de trabajo medio, lógico y suficiente y todo aumento sobre ese medio debe redundar directamente en beneficio del obrero. Todo aquel aumento de producción proveniente del trabajo corresponde recibirlo el trabajador y cada uno ha de ser libre de elegir su ritmo de trabajo de acuerdo con las ganas que tenga, de lo cansado que esté o de cualquier otra consideración. Una persona que trabaja al día 16 horas rendirá menos que una que trabaja solamente 8, por ello debe establecerse un mínimo de producción razonable y cada cual debe poder elegir, una vez alcanzado este mínimo, entre continuar aumentando la producción (si las necesidades de la empresa lo permiten) o abandonar su trabajo antes de la hora estipulada si ello es posible por la naturaleza del mismo.

Siempre que se trata de producciones muy determinadas ello es fácil, pero también debe lograrse este objetivo en otros casos. Es injusto que dos oficiales de primera de cualquier especialidad, cobren igual cantidad de dinero mensual pues aunque ambos realizan un mismo trabajo es casi imposible que lo realicen igual. Dentro de ciertos límites es posible un salario igual, pero es fácil darse cuenta de aquél trabajador que es más eficiente que el otro de su misma categoría y, lógicamente debe cobrar más; pero se suscitan muchos problemas en las empresas en que se intenta esto. Sin embargo, resulta absurdo subir de categoría a un determinado trabajador que está especialmente dotado para un determinado trabajo, como resulta absurdo que siendo mejor que otro deba cobrar igual, sin embargo, esta es la única solución que habitualmente encuentran las empresas; es decir, justificar un sueldo mejor entre dos trabajadores a base de subir de categoría al que deba cobrar más, aunque sea para un trabajo correspondiente a inferior categoría para lo que esté especialmente dotado. Aparte de



Jovenes nacionalrevolucionarios de la Bundes Heimattreuer Jugend (BHJ) alemana en un campamento. La vida comunitaria no está reñida con la personalidad y el sentido anti-masa. Socialismo y comunidad están complementados por la personalidad en nuestro ideal.

unos mínimos humanos y suficientes - ¡y posibles también! sin demagogia pero reales, los sueldos deben estar siempre en directa relación con el trabajador individual, de otra forma son sueldos iguales pero injustos, porque no puede uno cansarse de repetirlo, los hombres no son iguales, nunca ni en nada, y siempre se debe valorar a las personas, de una en una, en forma individual. Por ello, los agitadores marxistas, buscándose la adhesión de los menos capacitados, abogan siempre por las amnistías laborales generales, por los aumentos lineales -convenientes cuando los mínimos son insuficientes, pero ilógicos en circunstancias normales-, la prohibición del despido libre, etc., pero todas estas medidas benefician exclusivamente a los peores, a los vagos,a los aprovechados. El despido, por ejemplo, podría ser perfectamente libre, pues el buen trabajador no será despedido y en todo caso, de serlo, encontrará rápidamente trabajo. Solo se debe cuidar de que haya un perfecto seguro de paro y evitar despidos injustos. Toda política económica y social, o de cualquier otro tipo, tendrá tanto mayor éxito y será tanto más justa cuanto más se acerque a las personas individuales a las que va dirigida. Las medidas generales a nivel nacional tienen tanta mayor eficacia y son tanto más justas cuanto más se acercan con particularidades propias a las unidades más pequeñas de los sectores a que van destinadas.



| -8 | <b>5</b> |    | \$ & | 4 |
|----|----------|----|------|---|
|    |          |    |      |   |
| B  |          |    | 曲    |   |
| (  | 7        |    | 50   | } |
| G  |          | 29 | 0.1  | 3 |

| 9 | 1 |
|---|---|
| 0 |   |

CEDADE - Apartado Correos 14.010 - Barcelona (España) \* \* \* C.C. 40188-271 - Bco. Español Credito- Pl. Cataluña provincia de . . . . . . . . Desea información.

Desea SUSCRIBIRSE al BOLETIN DE CEDADE pagando la suscripcion de 500 ptas al año:

 talón adjunto. -giro postal

## HØLØCAUSTØ

## LA CARTA QUE LA PRENSA NO QUISO PUBLICAR

Esta carta fue enviada a la prensa y quedó sin publicar. Por su enorme interés y claridad la publicamos aquí.

Sr. Director:

El día 5-7-79 apareció en su periódico un artículo firmado por Josep Sugrañes, titulado "En torno al exterminio nazi".

El Sr. Sugrañes , Secretario de la "Amical de Mauthausen Española" se sorprende de que la Televisión de España no le dejara participar en los debates sobre el folletón "Holocausto". Me sorprende la sorpresa de este señor. ¿Qué esperaba? ¿Que llamaran atodos los que afirman que han visto cámaras de gas? ¿Y porqué no a los que han visto extraterrestres?.

Al Sr Sugrañes, por lo visto, le encanta afirmar la realidad de "Holocausto"; Hablé con él ante los micrófonos de Radio Barcelona. Pero luego le esperé ante Radio Sbadell y Radio Gerona, y no compareció. De lo que dijo ante los micrófonos de la vetusta radio barcelonesa se deduce necesariamente que el "Instituto de Historia Contemporánea" de Munich, por cierto dirigido por alemanes antinazis (los buenos) y por judíos, mienten descaradamente cuando afirman que en los campos de concentración alemanes no existieron camaraa de gas. Y si tal Instituto no miente, entonces digamos, piadosamente, que el Sr Sugrañes sufre lagunas mentales.

No hubieron camaras de gas en todo el territorio alemán. Las hubieron en Auschwitz y en seis campos más del territorio ocupado por los soviéticos en 1944-45. Y ello , según el citad Instituto y según los historiadores considerados "serios", si es que es serio creer en esa patraña. Por lo tanto no hubieron camaras de gas en Mauthausen, donde estuvo el Sr Sugrañes, pues Mauthausen fue ocupado por los occidentales. De los 30 campos importantes que existían en Alemania, 23 resultaron "exentos" de cámaras de gas, y 7 resultaron , según la versión oficial poseerla. Los 7 últimos, bajo administración soviética o polaca, en la actualidad, sin haber permitido investigación de historiadores occidentales. Los 23 primeros, de todos los cuales se dijo al principio que poseían camaras de gas, y luego fue demostrado que era mentira, en la zona occidental. ¡Qué coincidencia más fantástica!. SR. Director, le sugiero que coja 23 fichas

ESTE SOY YO
ANTES DE SER
GASEADO!
OTION!

blancas y 7 negras y las arroje a un tablero. El cálculo de probabilidades de que las 23 blancas salgan todas de una vez, cara, y las otras 7 negras, todas, de una vez, cruz, lanzandolas —blancas y negras— al mismo tiempo— es de una posibilidad entre 2.035.800.

El Sr, Sugrañes afirmó ante los micrófonos de Radio Barcelona que en Flossenburg hubieron cámaras de gas. Flossenburg estaba en el Reich, no en Polonia. El Sr Sugrañes tiene una posibilidad entre 2.035.800 de decir la verdad. ¡La verdad!. Según Lenin, cuya memoria supongo debe venerar el Sr. Sugrañes, decía que una mentira repetida un millón de veces equivale a la Verdad. Debe ser la verdad de su Partido.

He escrito un libro ("El Mito de los 6 millones") en el que, parodiando al ex-Ministro Secretario General del Movimiento , "puedo demostrar y demuestro" que , basándome en fuentes resistencialistas, judeófilas e incluso judías, "Holocausto" (con o sin comillas) es una burda patraña; un lavado de cerebro para los que el eximio Joan Fuster califica de "chusma incircuncisa". La Cruz Roja Internacional publicó en Ginebra, en 1948, un informe detalladísimo, de más de 300 páginas, en el que no se mencionan las cámaras de gas. El informe se titulaba "Documentos sobre las Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja en

los campos de concentración alemanes, 1939-45" ¿Es concebible que la Cruz Roja se le "olvidara" lo de las cámaras de gas?. ¿Es concebible que los nazis utilizaran un sistema de ejecución masiva tan lento, costoso, barroco y complicado, cuando, según demuestran los precedentes de Katyn y Paracuellos, con ametralladoras o tiros a la nuca es mucho más rápido y barato?. ¿Como es que el Vaticano durante la guerra no dijo nada, ni tampoco después?.

El Sr. Sugrañes se sorprende que no le llamaran a él. Yo en cambio no me sorprendo de que me vetaran a mí. Es lo lógico, "Holocausto" (con o sin comillas) es un guiso de Juan Palomo; no es para incircuncisos como Ud Sr. Sugrañes. Usted para ellos es un comparsa. Puede decir usted, ahora, que los nazis exterminaron a muchos no judíos. Puede decir lo que quiera pues la imprenta lo resiste todo. De vez en cuando le dejarán salir en la radio, y si se encuentra en apuros ante las flagrantes contradicciones en que incurren los mantenedores del Mito, no se apure, que ya le echará una mano un locutor tan complaciente como el "guruceta" que se encontraba entre Ud. y yo , junto a Jorge Mota y la inefable Neus Catalá, en Radio Barcelona, hace unos días. Neus Catalá, la buena señora, que pasará a la posteridad por haber afirmado que los nazis mataron a un mi-

Miles de millones han cobrado los judios de Israel y de todo el mundo por sus falsos cadaveres. Un pueblo que comercia con sus propias lacras y bajezas.



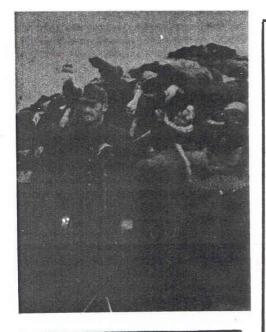

Otra fotografía trucada del falso "Holocausto". Es "un oficial alemán en los campos". Sin uniforme, del Ejercito y no de las SS, sin correaje.... quizas un bombero voluntario ayudando a recoger víctimas de los bombardeos aliados en Dresde.

llón de niños, olvidándose de que también se cargaron a 324.876,5 tartamudos y a cuatro millones de ambidiestros, por el sencillo sistema de pasearlos por toda Europa, meterlos en cámaras de gas y luego quemarlos, gastando 300 millones de litros de combustible que les faltaban angustiosamente para sus tanques.

Yo creo que el sr. Sugrañes ha sufrido mucho. Otros también han sufrido , y muchos más sufrimos escuchando y leyendo las chorradas destinadas al consumo de las masas del lavado de cerebro . Los de la "Amical de Mauthausen" (muchos de ellos) se han vanagloriado de haber cometido actos de sabotaje contra los alemanes , en tiempo de guerra. Se comprende que en los campos de concentración no lo pasaran muy bien, pero pueden consolarse que a los "colaboracionistas" los Aliados, en tiempos de guerra y de paz, les trataron bastante peor. ¿Que se esperaban los de la "Amical de Mauthausen" que , según declaraciones propias, actuaron como guerrilleros ? ¿Un hotel de cinco estrellas?.

No Sr. Sugrañes. No llegarán Uds muy lejos. Tal vez algún donativo o alguna pensión del gobierno alemán ( el de la Alemania Occidental, claro, que la "otra", la comunista, la buena, a esa nadie le reclama nada), pero poca cosa, créame. El pastel es para los poderes fácticos; para el Sionismo. Para ustedes, las miajas. De veras.

Joaquín Bochaca

## ANGLO-AFRIKANER BOND

FOR LIBERTY

P. O. BOX 143 BELLVILLE 7530

HONOUR

RIGHTEOUSNESS



## SUDAFRICA

Artículo enviado especialmente para CEDADE desde Sudáfrica

H.N.P.

CONFUSION POLITICA EN SUD-AFRICA

El editor del "South African Observer" Sr. Brown ha declarado lo siguiente bajo el título de "Voster ¡Para que olvidemos!".

El Srs. Voster pasará a la historia como el Primer Ministro Susdafricano que llegó al poder insistiendo fuertemente en la política tradicional y que a partir de entonces, sigilosamente y mediante engaño, comenzó el proceso de su destrucción.

Actualmente las fuerzas Afrikaans liberales dominan totalmente la maquinaria del Partido, los tradicionalistas y conservadores han sido neutralizados y silenciados; los nuevos ricos africanos han usurpado las funciones directivas, el Afrikanderdom se halla sumido en el desorden, la moral del comerciante vuelve a enraizarse en la población, un movimiento de "poder negro" ha aparecido, la doctrina igualitaria sionista y comunita va siendo aceptada, la discriminación racial está en camino de desaparecer: y Oppenheimer y la élite financiera controlan hoy a voluntad la totalidad de la vida económica del pais y se hallan magnificamente situados para conquistar igualmente el poder político.

Sus proyectos, sus deseos, estuvieron siempre escondidos del público, el Sr. Voster empezó a mentir desde el ins-

tante en que prometió , en nombre de Dios, seguir los pasos del Dr. Verwoerd y no lo hizo.

Su única dificultad mientras intentaba sistemáticamente destruir el apartheid era cómo desmontar pieza por pieza y hacerlo desaparecer sin dar la impresión de que era él y su gobierno quien lo estaba haciendo.

Que el Sr. Botha seguirá cuidadosamente las medidas del Sr. Voster parece claro por su elogio desmesurado de Voster con motivo de su toma de posesión del cargo de Presidente del Estado.

Cualquiera que haya estudiado los antecedentes y motivos de las campañas mundiales contra la "discriminación racial" verá que si la política interior y exterior se basan en esas parodias de la verdad como el igualitarismo pocas esperanzas quedan para la supervivencia del hombre blanco en Sudáfrica.

La estela del hombre se halla formada a base de los restos de pasadas civilizaciones , y completadas por las tumbas de gente que prometía un futuro y que se vió destrozada por un fin trágico a causa de la integración racial.

La política de Voster y Botha van directamente al suicidio racial y nacional.

Enviado para CEDADE por el Herstigte Nationale Party de Sud Africa.

Registered at the Post Office as a Newspaper

## NOIEUROPA

MENSILE DI CONTROINFORMAZIONE DEGLI ITALIANI IN SUD AFRICA

P.O.Box 7968, JOHANNESBURG 2000

## LA MUJER MILITANTE moda 'fascista'

¿ MODA FASCISTA?

La persona humana es un animal de costumbres, y la sociedad ordena tiránicamente al individuo un estrecho marjen de actitudes prefabricadas, fuera de las cuales esta misma sociedad reaccionará violentamente contra el "individualista".

Las actitudes posibles no están limitadas por el Derecho-Ley, sino por reglas mucho más estrechas y exigentes, las costumbres, la moda, lo común. Estas normas van variando en torno a una linea común, general, que viene marcada por los poderes políticos del Sistema, y en concreto por una minoría sionista. No puede ponerse de moda nada que vaya contra esa linea marcada por el Sistema. Pero dentro de esa linea todas las actitudes se van poniendo de moda alternativamente, de forma que aparezca como variedad lo que es uniformidad.

Aveces he oido, al hablar de la moda en el vestir, que todo se pondría de moda si lo desearan unos pocos dirigentes financieros del vestir o modistos. Eso es falso, no podrían poner de moda, ni siquiera los trust judíos del vestido, una etica en el vestir basada en la uniformidad militar, la sobriedad del uniforme de campaña, como no podría ponerse de moda otra vez el tener familias numerosas o el aprecio por la decencia en las relaciones hombre-mujer, ect, simplemente porque ello va contra una linea superior marcada por la Finanza política, de la que los demás sectores no son más que vasallos y colaboradores.

El actual mundo de la moda no es más que el reflejo

del caos espiritual democrático-marxista.

Hay pues dos problemas básicos en el mundo de las costumbres (del cual es una parte la moda): Primero la actitud borreguil de la masa, que sigue, y seguirá, aquello que le viene dado por la propaganda y el ejemplo de unas minorías. Segundo el ámbito en el cual se mueve la moda, que está dirigida por una linea dada. En que esta linea sea ascendente, marcada por los mejores y para elevar el espíritu del pueblo, o descendente (como la actual), influenciada por los snobs y dirigida por un plan perfecto de corrupción, ahí está la diferencia.

El poder que la sociedad ejerce através de las costumbres sociales es enorme, más importante que el ejercido por la Ley dado que consiguen que la masa acepte las normas, las haga suyas, y no tan solo que las respete por temor.

Un camarada me contaba que a los 15 años sus padres le presionaban de todas las formas posibles para evitar que llevase el pelo largo. Pocos, muy pocos años después, los padres le recriminaban sin cesar que se cortase el pelo demasiado, proponiendole que se lo dejase más largo. Sin notarlo el Sistema había mentalizado a toda una generación Ante esta doble faceta que se nos presenta ,las reacciones son diversas:

1- Una minoría decadente, "progres" y "pasotas", pretende no seguir de ningún modo las lineas exteriores marcadas por el Sistema, sin darse cuenta que ha aceptado totalmente la base, las modas iternas, eso es, la linea interna que dirige la moda, han aceptado la esencia del Sistema y pretenden oponerse a los reflejos exteriores de esta esencia. Aceptan el materialismo, la corrupción, lo bajo, la falta de ideales, la eliminación de toda tendencia jerarquica o elevada, cuando esto es la base de las "modas" exteriores que pretenden rechazar.

Entonces lo único que hacen es conformar , producir, otras modas, que pretenden ser "antimodas" (pelos extremadamente largos, o pelados al cero, ropas más extravagantes aun, pendientes en los hombres , drogas, sexualidad orientalista....) que ellos ven como "diferentes" pero que en realidad son rapidamente absorvidas por el Sistema, popularizadas , comercializadas, aceptadas porque son reflejo del mismo espíritu y estilo del Sistema. Son la minoría que es usada como cabeza de ganado, directora del rebaño.

2- Una gran mayoría acepta paulatinamente las modas ya "bendecidas por el Sistema, aunque rechaza las "modas" de avanzada que presenta el primer grupo antes descrito. No se dan cuenta que lo mismo que rechazan ahora, lo aceptaran pocos, muy pocos, años después, cuando la propaganda de masas ya lo haya bendecido.

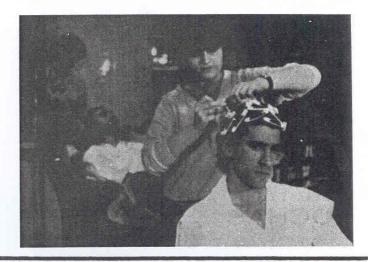

Un mundo decadente. Lo más increíble se obedece si lo ordena el Sistema.





Son los que no dejaban a sus hijas ir en bikini o salir de noche en los años 50, no dejan ir ahora a fumar "porros" o a playas nudistas pero lo aceptaran bien pronto, pues no juzgan el contenido ético de estos hechos sino su aceptación social.

Son simplemente masa, siguiendo a una minoría antiselecta, decadente, que a su vez son manejados por una minoría aun menor, los dirigentes sionistas del Sistema.

3- Pero una de las reacciones que querríamos denunciar especialmente en este analisis es la que toman muchos de los que se autotitulan "fascistas", tanto en España como especialmente en toda Europa.

Esos jóvenes que han creado lo que podríamos llamar rotra moda fascista.", están dentro de los esquemas básicos impuestos por el Sistema. Pretenden ideologicamente combatir la línea del Sistema (incluso se titulan nacional-sociialistas) pero ellos mismos estan imbuidos en su vida, inconscientemente aveces, de los esquemas extrenos del

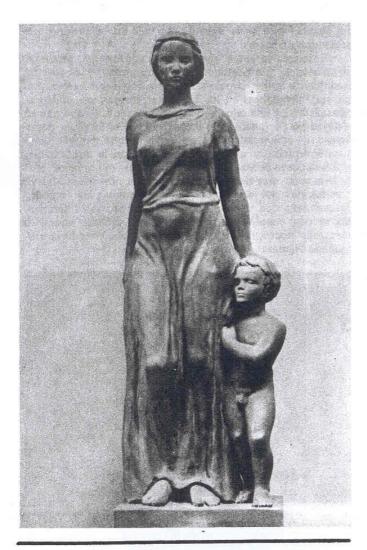

Ser Madre, ser una mujer femenina, esto nunca estará de moda en el mundo sionista actual.

¿A que grupo perteneces?.

La moda esta dentro, es dentro donde están las diferencias. La moda actual es reflejo de la decadencia actual.

El uniforme no es un capricho ni una manía, sino el reflejo de un estilo etico de servicio a la comunidad

Sistema (por no decir que muchas veces de los internos también).

Aceptan el envoltorio y pretenden combatir el contenido sin entender que lo uno está hecho a la medida de lo otro. Quizás la razón más importante es intentar evitar el rechazo que sufren los que se oponen a las normas sociales, especialmente en lo referente a las relaciones con el otro sexo. Una actitud correcta, de oposición a las modas y estilos modernos suele llevar a ser rechazado por los grupos de chicas o chicos que les rodean, lo que dificulta estas relaciones.

Hoy día los "fascistas" mantienen toda una moda propia, de acuerdo con las normas de lo "moderno": camisetas extravagantes repletas de símbolos "fascistas", pintas de matones, pelos largos, chaquetas de gamberro motorizado entre los hombres, mujeres maquilladas, decoradas, autentica carne de boite, bailarinas de los ritmos actuales, todo ello con un toque propio que pretenden convierta a esas expresiones de la decadencia en algo "fascista", toques como llevar simbología fascista, ir armado de porras, saludar brazo en alto o llamarse "camarada", salir de vez en cuando a la calle gritando y leer a Evola.

Es absolutamente necesario que nuestros militantes comprendan que estos signos externos son reflejo del Sistema que combatimos.

En algún comentario proximo estudiaremos algunas de esas modas con mas detalle ( en especial el problema de la "moda física", de todo el mercado de la "belleza"), denunciando su estupidez, pero ya podemos intuir que no solo debemos rechazar los planteamientos actuales de la "moda", sino tambien su "orientación". No solo oponerse a la forma actual del vestir, no solo despreciar el maquillaje o la música negroide moderna, no solo combatir los metodos de relaciones públicas actuales, sino la base misma de la concepción de belleza, de educación, de vida actual.

Hay aun muchos camaradas que se niegan por ejemplo a cortarse realmente el pelo, que sin llegar a adoptar las modas decadentes sin embargo intentan compaginar nuestro estilo con el estilo aceptado publicamente, no les gusta uniformarse (no solo uniformarse sino "uniformarse" en el sentido de no valorizar el vestido por su aceptación estetica moderna), no desean "discordar" con el entorno y sobretodo (y eso es lo más grave) su concepto de "estética", de "moda" se ha imbuido ya de los moldes fabricados por el Sistema. Eso es lo que combatimos.

RAMON BAU



## NOTA **ECOLOGICA**



## ADULTERACION

ADULTERACION EN LOS ALIMENTOS

Si bien el alimento espiritual, el arte y el pensamiento está en nuestra sociedad democrática adulterado en mucho mayor grado que la comida física, esto no priva de que por añadidura en España suframos uno de los más altos índices de estafa alimentaria de Europa.

Vamos a indicar someramente algunas de las características de esta situación, no pretendiendo ser ni exaustivos, ni profundizar excesivamente en el tema técnico, sino solo dar a los camaradas una idea de el grado de inmoralidad pública que se alcanza en las sociedades capitalistas.

La principal fuente de adulteración se puede encontrar a nivel de mataderos industriales y municipales. Dos factores son negativos a este nivel: primero la falta de conciencia socialista de los empresarios, que no ven en la industria alimentaria mas que un medio de lucro como podría serlo la fabricación de tornillos, sin calibrar en absoluto la importancia para el pueblo de esta industria.

Segundo la falta práctica de control , la suavidad de las medidas antiadulteración. En los mataderos industriales privados (los más importantes) el control sanitario está en manos de veterinarios a sueldo de las mismas empresas, o sea facilmente presionables. Por otra parte los veterinarios titulares oficiales que deberían llevar una supervisión general o inspección deben sobrevivir con sueldos bajisimos lo que les hace muy sensibles a sobresueldos adicionales, por otra parte ofrecidos de forma muy normal por los empresarios, acostumbrados desde siempre a la corrupción.

La adulteración masiva, efectuada por todas las empresas tiene como consecuencia que si una empresa en particular deseara ser honrada no podría competir con las demás, por lo que se ven obligadas incluso a adulterar para sobrevivir en un mercado de competencia, competencia desleal 

Algunos de los mas claros ejemplos de adulteración podrían ser:

- Pasar canales de carne con tuberculosis. Ello es normalísi-

- Uso de sustancias hormonales que hacen absorver agua en las carnes, vendiendose pues el agua a precio de carne. Estan prohibidas pero incluso la venta de estos productos

- Uso de antibióticos hasta el mismo día de la muerte del ganado, con lo que el usuario los absorve paulatinamente creando alergias y resistencias.

-Uso de patata y harina de soja , junto a grasas y cartila-

gos para hacer "salchichas" de frankfurt.

Uso de colorantes especiales para dar apariencia de "naturales" a productos salidos de metodos mecanicistas. Por ejemplo es normal el uso de colorantes para las gallinas, de forma que den colo amarillo a las yemas de los huevos, dado que por medios artificiales se estan logrando medias de 310 huevos/año, lo que haría sin estos colorantes que los huevos fuesen incoloros.

La lista podría ser enorme. Como es curioso ver que en las lonjas se venden gran cantidad de tintoreras o tiburones. ¿Quien se los come? Pues no en los restaurantes chinos

"Vemos que los principes persiguen por llanos y montañas a las bestias y a las aves, que mal no les merecen; y en cambio no persiguen ni capturan a los hombres malos que maltratan y destruyen los pricipados, cuya defensa les fue encomendada"

Raimon Llull, "Principes y juglares"



y sus famosas "aletas de tiburon", sino que quizas aclare esta pregunta decir que no se pueden distinguir sin un examen bioquímico una lata de atun de una de tiburon.

Los inspectores carecen normalmente de medios técnicos para detectar los medios modernos de adulteración, como en el caso de los embutidos, realizados a base de carnes de gallina, caballo y pigmentos



NO SOLO EL ALIMENTO ESTA ADULTERADO POR LA DEMOCRACIA

CEDADE apoya la vida natural y la acomodación a la Naturaleza. Estamos contra las poluciones fisicas y espirituales que nos impone la democracia y el marxismo.

Ser NS es ser Natural



Las Leyes suelen ser correctas, pero simplemente no se aplican, porque no se pueden aplicar y porque el Sistema democratico-capitalista está corrompido.

Se está jugando con la salud pública: las almejas y moluscos que salen de zonas portuarias sumamente infectadas

Las Leyes suelen ser correctas, pero simplemente no se aplican, porque no se pueden aplicar y porque el Sistema

democratico-capitalista está corrompido.

Se está jugando con la salud pública: las almejas y moluscos que salen de zonas portuarias sumamente infectadas de germenes deben por Ley pasar por depuradoras y consumirse luego en los 5 días siguientes (cosa imposible pues en 5 días no hay tiempo de transportarlos y venderlos). Si una partida de moluscos no pasa por la depuradora, y un cliente sufre una de esas frecuentes intoxicaciones por "marisco", el culpable será el restaurante porque no habrá guardado los 5 días reglamentarios . Pero ¿Quien sera el verdadero culpable?, las empresas suministradoras.

Si se estudia la leche producida en España o importada y la vendida o consumida, veriamos quizás cosas muy curiosas. Pero lo grave no es que se añada agua a la leche. eso es lo de menos, sino que se le quitan las grasas de la leche y se sustituyen por grasas de cerdo, almidones o dex-

trinas.

Mientras el Sistema mantenga una permisividad, falta de dureza en las sanciones y sobretodo un espíritu capitalista , no hay mas solución que .... ser vegetariano. Y aun así, pues no falta también la adulteración en quesos, leche, huevos, ect

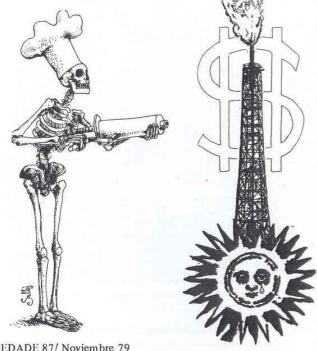

## RINJE

PUEDA-



LA EUROPA DE LOS MERCADERES





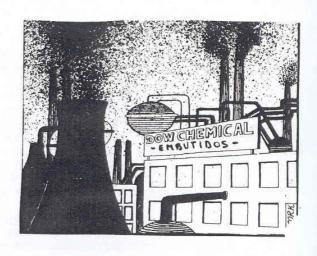





## APROXIMACION CRITICA AL MARXISMO

1 - El Capital en las sociedades precapitalistas.

Entre la sociedad primitiva, en la que se producen sola mente valores de uso destinados a ser consumidos por los mismos productores, y la sociedad capitalista, se intercala un largo periodo de tiempo en la historia de la humanidad. El marxismo define a este periodo de la historia como el de la sociedad "de la pequeña producción mercantil", en la cual se efectuan dos clases de operación económicas:

a) Los campesinos y artesanos que acuden al mercado con los productos de su trabajo quieren vender sus mercancias ,cuyo valor de uso no pueden utilizar directamente, a fin de obtener dinero que les sirva para adquirir otras mercancias de cuyo valor de uso carecen.

El campesino acude al mercado con trigo, vende este trigo a cambio de dinero. El artesano llega con telas, vende sus telas a cambio de dinero y con ese dinero compra el trigo, por ejemplo. Se trata de la operación VENDER PARA COMPRAR, que se caracteriza por un hecho esencial: el de que, en esta fórmula, el valor de los extremos es por definicion identico (M-D-M, Mercancia-Dinero-Mercancia).

b) Pero al lado del artesano y del pequeño campesino, en la "pequeña producción mercantil" aparece otro personaje que realiza una operación económica diferente. En lugar de vender para comprar, va a COMPRAR PARA VENDER. Es un hombre que acude al mercado sin llevar ninguna mercancía en las manos, acude como propietario de dinero. El dinero no se puede vender, pero se puede utilizar para comprar, y eso es lo que ese personaje hace: compra para vender (D-M-D').

Entre esta segunda operación y la primera existe unasegunda diferencia fundamental: la segunda operacion no tiene sentido si al final de ella nos encontramos

exactamente con el mismo valor que al principio en dinero Nadie compra una mercancía para volverla a vender al mismo precio que la compró. La operación "comprar para vender" solo tiene sentido si la venta proporciona un suplemento de valor, una PLUSVALIA. Por ello es por lo que se dice que por definición D' es mayor que D, en la plusvalía.

Así pues Capital es cualquier valor que se incrementa con una plusvalía, ya sea en la circulación de mercancías, ya sea en la producción, como sucede en el régimen capitalista. Por ello el Capital es más antigüo que el capitalismo.

La forma esencial del Capital en la sociedad precapitalista es la de un Capital mercantil o comercial como la del ejemplo descrito. El paso de la sociedad precapitalista a la capitalista se produce con la penetración del Capital en la esfera de la producción.

Así pues Capitalismo es el "primer modo de producción" en que el Capital ya no desempeña solo el papel de intermediario sino de dueño de los medios de producción penetrando en esa producción.

2- Origenes del proletariado moderno.

Entre los antecedentes directos del proletariado moderno hay que mencionar:

a) La población desarraigada de la Edad Media, es decir, la población que ya no estaba ligada a la tierra, ni incorporada en los oficios y gremios de los municipios, y que por tanto era población errante que empezó a alquilar sus brazos por jornadas e incluso por horas.

b) La disolución de las secuelas feudales y entre ellas , la larga y lenta decadencia de la nobleza feudal, que comienza a partir de los siglos XIII y XIV. A lo largo de la Alta Edad Media, alrededor de 50 a 100 hogares , e incluso más, viven del señor feudal. El número de estos servidores empieza a reducirse debido a las alzas de los



"Victoria socialista" reza el cartel bajo el que patrullan tras las alambradas los comunistas. Victorai de la esclavitud, de la vergüenza y el terror mas espantoso, real, aqui, ahora.

En ningun pais comunista se puede salir sin traspasar las alambradas. Esta es su victoria.



Una cosa es definitiva: El marxismo como ideología ya no existe. Nadie sueña ya con el marxismo como solución, solo el terror, la fuerza y el dinero lo mantienen. Es el fin de la Utopía.

Ningún joven puede creer que el mundo actual se va a solucionar con las medidas que desde hace 60 años se aplican tragicamente en la URSS.

precios y , por consiguiente, al empobrecimiento de las clases sociales que tienen rentas fijas. Debido a ello hubo millares de antigüos servidores de nobles que erraban por los caminos, hacían de mendigos, ect .

c) La tercera fuente del proletariado moderno lo constituye la expulsión de los antigüos campesinos de sus tierras a consecuencia de la transformación de las tierras de labor en prados para ganadería. A este respecto el filosofo inglés Tomas Moro acuño la frase "los corderos se han comido a los hombres".

d) Por último señalaremos la destrucción de los antigüos estamentos artesanos por la competencia de las industrias más modernas.

Para los teóricos del marxismo como Ernest Mandel lo que caracteriza al proletariado no es tanto el nivel de vida bajo o alto de sus salarios, sino más bien que está separado de los medios de producción.

Una primera crítica a esta concepción es fácil: primero que siempre han estado separados los medios de producción de los obreros o campesinos a excepción de algunas tribus salvajes y un reducidísimo nucleo de artesanos.

Además en el régimen comunista la separación es aun mayor. La separación del obrero de los medios de producción es un hecho irreversible debido al gran avance tecnologico realizado fundamentalmente a partir de la revolución industrial. Y en el comunismo esta separación es enorme.



## RINJE!

## -MIENTRAS PUEDA-





